

El "boom de clientes" de los últimos dos años se frenó en seco: el ajuste hace caer en picada el nivel de actividad de restaurantes y hoteles P/2

Temporada de platos vacíos
Por Leandro Renou



Cuarta fuga en dos semanas en las comisarías porteñas. Los especialistas advierten que, con el sistema saturado, la situación va a agravarse P/16

Viva la libertad, carajo

Por Santiago Brunetto

# Páginal2

Buenos Aires
Mar I 16 I 04 I 2024
Año 37 - Nº 12.730
Precio de este ejemplar: \$1100
Recargo venta interior: \$200
En Uruguay: \$40

AM 750

OBJETIVOS

PERO NO
IMPARCIALES

### **PIEDRAS**

El video circuló en las redes, uno de tantos reflejos de la realidad diaria: en una esquina de Buenos Aires, seis policías retienen tirado en el piso a un manifestante detenido, una escena lamentablemente repetida desde la implementación del protocolo Bullrich. Pero de pronto aparece en escena un séptimo policía que se agacha junto a la persona: no lo hace por una preocupación por su estado o para pedirle sus datos, sino para depositar a su lado, prolija y cuidadosamente, dos piedras que sirvan como excusa.

Las provocaciones de Milei en el conflicto Irán-Israel elevan los riesgos en la Argentina. Coincidencias y diferencias con los años '90 p/5

### El peligro de jugar a la guerra

Por Raúl Kollmann

### 26

Rarezas de la guerra en Medio Oriente, por Atilio A. Boron

Por la represión policial, un manifestante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular perdió la visión de un ojo P/4

# Protocolo de la violencia

40 Homo Kurtz, por Rodrigo Fresán Antes de que asumiera Milei, el salario promedio estaba un 15% arriba del valor de la canasta básica. Apenas 4 meses después, está 10% abajo. La debacle ocurrió porque los precios de los productos esenciales escalaron por encima del 90% general. Para colmo, hasta el cambio de Gobierno los sueldos acompañaban de cerca los aumentos pero el actual plan económico frenó cualquier suba en los ingresos P/2/3



#### Por Leandro Renou

La foto cambió en menos de dos meses de manera radical y derrumbó varios mitos populares. Los restaurantes, que venían llenos en el último año y eran un fenómeno que muchos explicaban como "gente gastando los pesos" ante la inflación que le imposibilitaba otros consumos, se vaciaron a niveles históricos. Aun con una inflación acumulada por el gobierno de Javier Milei que supera el 70 por ciento en los más de tres meses de llegada al poder y es la más alta de los últimos dos arranques de gobiernos anteriores, el consumo de restaurantes se desplomó y ya la gente no parece querer desprenderse de los pesos. En pocas palabras, el fenómeno del boom de restaurantes y hoteles de los últimos dos años tiene explicaciones más complejas, que involucran, además de la marcha de los precios, la resistencia de los salarios y los incentivos al consumo.

Los números del parate y la caída se observan en el Estimador

Los dueños explican que hay caídas de entre 20 y 50 por ciento en la cantidad de asistentes a restaurantes en marzo y que el tarifazo pega duro.

Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec que confirmó que, en enero de este año, último dato disponible, el nivel de actividad en Restaurantes y Hoteles (así se describe al rubro) fue 1 por ciento menor al del igual mes del 2023, que había mostrado a la vez una crecida del 10 por ciento contra enero del año previo. Esa caída interanual tiene, además, otro condimento. También hay un derrumbe si se la compara con los meses inmediatamente anteriores: en diciembre del 23, los asistentes a restos y hoteles habían crecido 9,5 interanual y un 8 por ciento en noviembre. Ese crecimiento, además, había sido una mejora interanual sobre una base de comparación ya muy alta. La referencia es que esos crecimientos de 9,5 y 8 se dieron contra diciembre y noviembre del 2022, donde el crecimiento fue, a la vez, del 14 y el 23 por ciento, respectivamente. El asunto es que, según el sector, lo peor se está viendo desde marzo, cuando arrancó la temporada baja, sobre todo para hoteles, y donde los costos fijos que liberó el gobierno de Milei, como tarifas, naftas y alimentos, está pegando de lleno en paralelo al ajuste.

El derrumbe del consumo en restaurantes es tan serio que para

Se frenó en seco el boom de los últimos dos años

## Restaurantes, se acabó la fiesta

En enero llegó el primer dato negativo desde la pandemia. Con el doble de inflación, ya no hay pesos excedentes para salir a gastar.



La caída de asistentes no distingue target de restaurante.

encontrar números negativos hay que irse a tiempos pandémicos. Las últimas caídas del sector fueron en los primeros meses del 2021 y desde allí hasta fines del 2023 no hubo ni una sola baja en la demanda de restaurantes y hoteles en todo el país. "Para nosotros, enero y febrero estuvieron, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, menos mal de lo esperado, pero ahora en marzo se viene lo más difícil", dijo a Páginal 12 Daniel Prieto, titular de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (Ahrcc), y que "el aumento de los costos fijos está complicando mu-

Prieto detalló que "la gente ya no consume cosas caras, y nosotros no podemos trasladar más costos a precios, por eso el aumento de los costos fijos es un problema importante, se triplicaron o cuadruplicaron". El empresario advirtió, además, sobre el impacto de la suba de las tarifas de energía, que están golpeando duro.

Este diario habló además con dueños de restarurantes que pidieron reserva y dan datos que asustan: una caída en la demanda muy importante "y pocas veces vista". Y sobre todo lo duro de afrontar tarifas de energía que subieron hasta 400 por ciento. Hay locales en Capital Federal que, de hecho, pasaron de pagar facturas de 500 mil pesos a entre 1,5 millón y 2,5 millones de pesos. "Hasta diciembre nos fue muy bien, después de eso se vino todo abajo", graficaron las mismas fuentes.

Días atrás, en declaraciones a la prensa, Julián Díaz, dueño de los bares La Fuerza, pizzería Roma y el bar notable Los Galgos, ya había alertado de una caída de la facturación de entre 20 y 50 por ciento, siendo los más afectados los locales que tienen un target más alto.

Juan Manuel Boetti Bidegain, dueño de los restos Sede, Sifón Sodería, Madre Rojas y Ostende, habló con este diario y contó que "nosotros hacemos un cálculo con la cantidad de tickets, de gente que viene, por un promedio de cubiertos, y en marzo vimos que cayó entre 25 y 35 por ciento la cantidad asistentes en relación al marzo del 2023". El empresario agregó también que muchos clientes migraron al pago en crédito: "antes el 35 por ciento de la gente nos pagaba en efectivo y ahora es menos del 15. Y de toda la gente que paga con plástico, el crédito se duplicó, hoy el 50 por ciento paga con crédito". Como sus colegas, asegura que "todos los precios subieron un montón, se materializó muy rápido la falta de

plata, se reculó mucho", y agregó que "hoy todos los gastronómicos hablan de que se vienen facturas caras, es parte del análisis comer-

NA

En todo el 2022, la actividad fue impactante, con números de dos dígitos de crecida interanual en los 12 meses del año, con mínimos de 14,5 (diciembre) y máximos de 59 por ciento (junio). Naturalmente, allí se veía un gran desahogo pospandemia, pero también menos inflación que derivaba en más consumo. Luego, en 2023, siguieron números muy altos ya con una inflación que dejó Sergio Massa en más de 250 por ciento. A todas luces, el diagnóstico de que el consumo en restos se explicaba como gente soltando los pesos ante la inflación, no fue una explicación suficiente. Si así fuera, ahora debería persistir el boom.

¿Por qué no ocurre? porque aún con inflación muy alta, el Gobierno decidió dos variables que condicionan: pisar las paritarias, las jubilaciones y liberar todos los precios de la economía juntos. Ahí entra el reemplazo de consumo, donde la gente que no puede pagar naftas, colegios privados o prepagas, se ajusta para intentar llegar a pagar los servicios esenciales.

### Por Natalí Risso

Los funcionarios del Gobierno que festejan "la desaceleración" del aumento del índice de inflación de marzo, que el Indec calculó en 11 por ciento el último viernes, parecen omitir algunos detalles importantes. Es que en los primeros meses del año 2024 las subas se concentraron en productos de las canastas básicas, muchos de los cuales tuvieron un incremento superior al 130 por ciento entre diciembre y marzo. Paralelamente, un salario medio registrado pasó de encontrarse 15 por ciento sobre la línea de pobreza a 10 por ciento por debajo en tan solo cuatro meses.

"La dinámica inflacionaria en los últimos 4 meses ha sido empujada por productos de la canasta básica, hecho quedará un crecimiento de la pobreza y la indigencia en la primera parte de año", explica el informe sobre inflación y canastas básicas que realizó el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (Undav).

Tras analizar el índice de inflación de marzo, que fue de 287,9 por ciento interanual y vuelve a marcar un récord desde la última hiperinflación de 1991, la Undav hace foco en los aumentos de los últimos cuatro meses en que la inflación acumuló 90,2 por ciento de aumento. "El impacto de precios no es simétrico. Si bien en los próximos meses se esperan fuertes subas de regulados, lo cierto es que en estos primeros meses del año 2024 las subas se concentraron en productos de las canastas básicas," asegura.

### Productos básicos por el ascensor

La Undav hace doble click en la evolución de precios de alimentos y productos esenciales que releva el Indec, algunos de los cuales muestran incrementos mucho mayores a

Un salario medio registrado pasó de encontrarse 15 por ciento sobre la línea de pobreza a 10 por ciento por debajo en tan sólo cuatro meses.

130 por ciento entre diciembre y marzo. Entre los alimentos y bienes de primera necesidad que más aumentaron desde diciembre se destacan la lechuga, que subió 385,3 por ciento; los pañales descartables, que aumentaron 228,4 por ciento; la sal fina con un 197,1 por ciento de aumento; y la naranja con 195,5 por ciento. Entre la lista de los productos que más subieron se encuentran algunos críticos como la leche fresca (164,9 por ciento); el

inflación. Es decir, los rubros que componen la canasta tiran hacia

arriba el nivel general de precios.

"A su vez, resulta interesante

la comparación de las canastas con el salario", continúa la Unday, "como el salario solía acom-

pañar a la inflación (unos puntos más o unos puntos menos según

el periodo, la distancia de las canastas al salario no se modifica-

ba). En los últimos meses la distancia entre el salario medio y la

línea de pobreza cayó fuertemente, tornándose negativa". De acuerdo a los cálculos de la uni-

versidad, se pasó de un salario medio que era alrededor de 20 por ciento mayor a la línea de po-

breza de un hogar de 4 integrantes a un salario medio que, en fe-

brero fue 10 por ciento menor.

En números, en marzo una fa-

milia tipo de 4 integrantes necesitó 773.385 pesos para no ser pobre. El salario medio de los trabajadores formales no llegaba a 620.000 pesos en el mes de febrero y alcanza los 687.000 pe-

sos suponiendo un incremento de 11 por ciento en marzo. En

otras palabras, un salario formal medio se encuentra 10 por ciento menor a la línea de pobreza

de un hogar tipo, cuando este era 20 por ciento mayor el año pasado. A su vez, para no ser indigente un hogar de las mismas características necesitó en el

mes de marzo un ingreso total de 358.048 pesos, equivalente a 1.77 salarios mínimos. Es decir

que un hogar tipo necesita casi dos salarios mínimos para no ser

indigente. "Con todo, es posible afirmar que la próxima medición de pobreza dará su incidencia al alza," concluye la Undav.

Los salarios

por la escalera

Incrementos mayores a 130% en productos de la canasta básica desde que asumió Milei

# Leche, pan, harina y otros en imparable trepada

La dinámica inflacionaria en los últimos cuatro meses, traccionada por productos de la canasta básica, resultará en un crecimiento de la pobreza y la indigencia.



Un salario medio registrado se encuentra 10% por debajo de la línea de pobreza.

Carolina Camps

Proyecto de ley de Inquilinos Agrupados para CABA

### Regular el alquiler por Airbnb

La agrupación Inquilinos Agrupados presentó ayer un proyecto de ley para regular el alquiler de viviendas a través de la plataforma Airbnb en la Ciudad de Buenos Aires, una de las pocas ciudades que no cuenta con regulación sobre esta actividad. Según los datos proporciona-

dos, la ley 6255 obliga a registrar los inmuebles en un registro público, pero de las 35.000 viviendas ofertadas en la plataforma, solo 400 están registradas actualmente.

Buenos Aires se posiciona como la primera ciudad latinoamericana en el ranking de viviendas

para alquiler temporario a través de Airbnb, lo que ha generado consecuencias como aumentos en los precios de los alquileres, falta de oferta para vivienda permanente, expulsión de habitantes nativos de los barrios porteños, crecimiento de viviendas vacías y construcción de viviendas con

destino al alquiler temporario turístico. El proyecto de ley presentado por Inquilinos Agrupados plantea las siguientes medidas:

Establecer un régimen de licencias para comercializar viviendas en alquiler por plataformas. Otorgar hasta 1400 licencias para toda la ciudad. Sólo

permitir licencias a propietarios que sean dueños de hasta 2 viviendas. Limitar la comercialización a un máximo del 30% de las unidades en los edificios, en contraposición al 75% permitido actualmente. Multar a Airbnb y/o propietarios que publiquen avisos sin licencia otorgada. Prohibir el alquiler tempora-

rio turístico en barrios no turísticos.

Inquilinos Agrupados enfatiza que "alquilar de forma justa sólo depende de nosotros" y busca a través de esta iniciativa regular una actividad que impactó significativamente en el mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires.

pan (161,3 por ciento); harina (153,3 por ciento); arroz (139,6 por ciento) y aceite (134 por ciento).

Esta dinámica ha empujado a una suba de los rubros de alimentos y otros bienes de primera necesidad que determinan la Canasta

Básica Alimentaria (umbral a alcanzar para no ser indigente) y la Canasta Básica Total (umbral a alcanzar para no ser pobre). Hace al menos un año se observan de manera sistemática incrementos en las canastas básicas mayores a la

### Telecomunicaciones

### Movistar aumenta un 9,9 por ciento

La empresa de telefonía móvil Movistar comunicó ayer a sus clientes que, a partir del 1 de mayo de 2024 las facturas emitidas para sus clientes del plan móvil se incrementarán en hasta un 9,9 por ciento. El comunicado llega cuatro días después de que el gobierno de Javier Milei disponga a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia la desregulación de las tarifas de internet, teléfonos celulares y servicios de cable en el que subrayaba que "resulta de suma urgencia liberar el mercado y obtener el libre desarrollo" de esos servicios. El sector, sin embargo, no tiene el atraso que podrían mostrar en un esquema de congelamiento total. La tarifa celular está hoy dos puntos abajo de la inflación, según fuentes del sector. La consultora EcoGo estimó que desde fines de 2018 el índice general de precios subió 2519 por ciento, mientras que los servicio de telefonía e internet, 1631 por ciento.

### Los heridos del protocolo antipiquetes de Bullrich

### Balas de goma que sacan ojos

Por Laura Vales

Un manifestante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que el miércoles pasado participó de una marcha en reclamo de alimentos para los comedores comunitarios perdió la visión en un ojo, debido a que al reprimir, la Policía le disparó a la cara con balas de goma. Así lo confirmó la Asociación contra la Violencia Institucional, que presentará una denuncia contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su par de la Ciudad, Waldo Wolff. En la demanda pedirán a la Justicia que individualice al agente que disparó—la sospecha es que se trató de un efectivo de la Policía de la Ciudad—, y que establezca cuáles fueron las órdenes de Bullrich y Wolff para el Operativo Antiprotesta.

El herido es Claudio Astorga, de 39 años, vecino de un barrio de Berazategui, donde forma parte del movimiento Pueblo Unido. El coordinador de esta organización social, Cristóbal Marcioni, contó cómo ocurrió:

"La policía ya estaba reprimiendo y Claudio volvía a Constitución, en la avenida 9 de Julio, cuando se detuvo para ayudar a unas señoras que, en el tán recibiendo las fuerzas de seguridad en los Operativos antiprotesta. "¿Cuál es la directiva que Bullrich y Wolff le están dando a la policía? Esto es de una gravedad inaudita y puede volver a suceder", advirtió el abogado.

El ministro porteño había felicitado a la Policía por el operativo. "En la Ciudad de Buenos Aires impera el orden. Cada vez que quieran cortar nos encontrarán despejando. Los 11 detenidos ya están a disposición de la Justicia, al igual que todos los registros fílmicos con personas vandalizando la Ciudad. Quiero felicitar a nuestra Policía de la Ciudad por su accionar. Es con orden", tuiteó el miércoles.

Bullrich también elogió el accionar de las fuerzas de seguridad: "Desde el Comando Conjunto hicimos cumplir el protocolo y la ley. Felicitaciones a las Fuerzas Federales y la Policía de la Ciudad por los esfuerzos en conjunto. Con orden y profesionalismo podemos hacer las cosas bien, garantizando la libre circulación en libertad, sin impedimentos". Es decir, no hizo una sola mención a los manifestantes heridos. Tampoco a los transeúntes que fueron golpeados por la policía a pesar de que ni siquiera estaban siendo

parte de la manifestación.

El caso revela que, tal como lo hicieron los carabineros en Chile durante las protestas callejeras de 2019 y en Colombia en 2021 –luego copiado por la policía de Jujuy–, también en los Operativos Antiprotesta del gobierno de Milei ha calado la decisión criminal de disparar a los ojos de los manifestantes.

Astorga es la segunda persona que pierde la vista en los operativos represivos de Bullrich. En febrero, durante el desalojo de una protesta contra la ley ómnibus frente al Congreso, la policía disparó de la misma manera con balas de goma

al abogado Matías Auferi, con las mismas consecuencias de pérdida de la visión en un ojo. Dos casos en menos de dos meses no son una casualidad y hace sospechar que existiría, como mínimo, algún tipo de aval implícito a esta práctica desde la conducción del ministerio de Bullrich.

El titular de la UTEP, Alejandro Gramajo, apuntó que el gobierno de Milei "reprime con violencia las protestas porque sabe que su modelo económico empuja al 70 por ciento de la población a la pobreza y que eso va a generar una reacción de lucha". El referente agregó que la en la represión del miércoles "la policía actuó con mucha violencia" y coincidió en que no son policías aislados los que están disparando a la cara: "pasó también antes en el Puente Pueyrredón, donde a un compañero le pegaron un balazo de goma en la cabeza y otro en la oreja".

Consultada por **Páginal 12**, Victoria Darraidou –Coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS– planteó que "está ampliamente documentado que la represión con armas menos letales, que el gobierno llama 'no letales' puede provocar lesiones graves, discapacidades permanentes e incluso en algunos casos la muerte". Añadió que el uso inadecuado de este tipo de armas ha causado miles de heridos graves y numerosas muertes en todo el mundo.



desbande, se habían quedado atrapadas. Estaban sobre la 9 de julio, a unos cien metros de la avenida de Mayo; la policía le disparó a la cara".

La bala de goma le pegó en el tabique y se desvió hacia el párpado. "Al principio pensamos que no era grave, pero enseguida empezó a dolerle mucho y se dió cuenta de que no veía bien. Por momentos veía en blanco y negro y se sentía mareado. Lo llevamos al hospital Santa Lucía. En el hospital le dieron medicamentos y le explicaron que por el impacto tenía todo el ojo inflamado, que había que esperar al jueves o viernes para que se deshinchara y ver si podían operarlo. El domingo la inflamación había bajado, pero Claudio no había vuelto a ver. El lunes tres especialistas del Santa Lucía lo revisaron y confirmaron que perdió la visión. Sigue en tratamiento, pero para tratar de no perder el globo ocular", dijo Marcioni.

"A él le dispararon a la cara, a corta distancia y cuando estaba replegándose. Se había separado unos metros de su grupo para ayudar a estas compañeras, y por eso quedó más cerca de la policía. No hay nada que justifique que le hayan disparado a la cara", agregó Marconi.

El abogado Matías Busso, de ACVI, anticipó que la denuncia judicial será presentada en los próximos días, con el fin de individualizar al efectivo que le disparó y de esclarecer qué órdenes esPor Raúl Kollmann

El gobierno de Javier Milei puso en marcha una serie de medidas, todas obvias y más bien torpes, porque "la Argentina está en el radar el terrorismo", según los dichos del propio mandatario. En realidad, eso no era así para nada. Por lo menos hasta ahora. Sucede que las provocaciones de Milei, la sobreactuación del alineamiento con Estados Unidos e Israel, la de ida de mover las embajada argentina a Jerusalén, abren la posibilidad de que algún grupo chico de fanáticos o incluso un lobo solitario emprenda una represalia. Ya ocurrieron hechos así en Europa y Estados Unidos y, además, hace recordar a la sobreactuación de Carlos Menem, en 1990, cuando mandó dos naves al Golfo Pérsico para combatir a Sadam Hussein. Fue la previa de las masacres contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994). Frente a ese cuadro de peligro objetivo, el Ministerio de Seguridad emitió un informe de Inteligencia Criminal que sienta las bases de las medidas que se adoptan, todas básicas y elementales: "Se recomienda prestar atención y custodia a los centros religiosos de la cultura judaica en todo el territorio nacional; los objetivos sensibles de Estados Unidos; las represas hidroeléctricas, centrales nucleares y de generación de energía; aeropuertos, pasos fronterizos, terminales portuarias". En realidad, en los últimos tiempos no hubo indicios de la existencia de grupos chicos, fundamentalistas, en la Argentina. Pero sí en Brasil. Y lo cierto es que en las causas por los atentados de la Embajada de Israel y la AMIA hay rastros de alguna participación de individuos brasileños.

### Jugando a la guerra

El comunicado de la Oficina

una especie de protagonismo bélico.

En ese marco, no dejó de impactar la presencia del embajador de Israel, Eyal Sela, en la reunión del Comité de Seguridad, con todos los ministros presentes. Un día antes, el sábado, también Joe Biden convocó a un Comité de Crisis en la Casa Blanca y no había ningún embajador ni funcionario extranjero sentado en la mesa. Es seguro que lo mismo ocurrió en los comités de crisis de todos los países: los temas de seguridad son sensibles, reservados y la lógica indica que se tratan de manera cerrada, sin representantes extranjeros.

En el caso de Milei, es obvio que quería llevar al nivel de provocación su alineamiento con Israel y Estados Unidos. Está claro que Irán es un régimen teocrático, con fuerte sojuzgamiento de las mujeres y de los opositores al clero, pero la prioridad -según se ve en la gran mayoría de los pronunciamientos del mundo y hasta dentro de Israel, en la oposición al primer ministro Benjamín Netanyahu- es evitar que el conflicto escale y haya más muertos. Las posturas caricaturescas de Milei tal vez no levanten polvareda en países o en grandes organizaciones, pero sin dudas pueden despertar la locura de un pequeño grupo fundamentalista o incluso de alguna persona deseguilibrada. Episodios protagonizados por núcleos e individuos así produjeron tremendas catástrofes en Europa y Estados Unidos.

### Treinta años atrás

En la extensa entrevista que le hizo el periodista Alejandro Fantino, Milei sostuvo "Argentina ya está en el radar del terrorismo. Acá se produjeron los dos atentados. La diferencia es si somos cobardes o nos plantamos del la-

El Gobierno emitió un comunicado en defensa de "valores occidentales" y "propiedad privada", pero no usa la palabra paz.

del Presidente por el ataque de Irán a Israel transita desde la "solidaridad con el Estado de Israel", a "la defensa de los valores occidentales" y hasta "la defensa de la propiedad privada". En todo el texto no se utiliza la palabra paz ni se insta a evitar una escalada bélica, como lo hicieron todos los gobiernos del mundo. Los de derecha, como el de Uruguay o los de izquierda como el de Chile y el México de Andrés Manuel López Obrador. En una palabra, Milei se puso el casco y ubicó a la Argentina -como si alguien tomara en serio al mandatario- en

do del bien". La afirmación es burda. Los ataques a la Embajada de Israel y a la AMIA se produjeron hace 30 años, justamente cuando Carlos Menem también sobreactuó la sumisión a Washington enviando dos naves al Golfo Pérsico en 1990.

Desde entonces, las tensiones de la Argentina con los países árabes se redujeron mucho y cuando hubo atentados fundamentalistas fueron en Europa y Estados Unidos. Como es obvio, la tirantez con Irán –que es persa, no árabe– continuó, por los dos atentados y porque nunca colaboUn alineamiento con Estados Unidos e Israel y sin un llamado a la paz

# Las bravuconadas bélicas de Milei crean peligros

El Gobierno puso en marcha medidas de protección de manual. El informe de Inteligencia Criminal que produjo Bullrich. El antecedente del expresidente Carlos Menem en 1990.



El gobierno de Milei reforzó la custodia policial en la sede diplomática de Israel.

ró con la investigación. Pero en los 30 años transcurridos no volvió a pasar nada en América Latina ni en la Argentina. Los shows cotidianos de Milei, incluyendo la intención de mudar la embajada argentina a Jerusalén (aunque sea a la parte occidental), vuelven a poner al país en la mira.

### Un manual de lugares comunes

El texto emitido el sábado por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) fue revelado el domingo por el sitio Data Clave y es un compendio de lugares comunes, sin el menor análisis fino de la situación. El organismo está en el ministerio que conduce Patricia Bullrich, quien mantiene una intensa disputa con la Agencia Federal de El peligro de la situación es que las medidas que se toman tengan escasa seriedad y carezcan del bajo perfil necesario.

Inteligencia (AFI) y con su conducción, manejada por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el propio titular de la central de espías, Silvestre Sívori. En materia de terrorismo, cualquier tema de seguridad debería hacer referencia a informes de inteligencia, en este caso de la AFI. Lo evidente es que la central de espías está bastante desmantelada, no tiene agentes en las calles, no tiene informantes y depende pura y exclusivamente de la información de la CIA norteamericana. Tampoco tiene información el Ministerio de Seguridad, entre otras cosas porque la gran mayoría de las fuerzas de seguridad están en manos provinciales y son esos agentes, los de cada distrito, los que cuentan con algunos confidentes -buches- que aportan da-

El documento de la DNIC incluye varios relojitos en que la aguja señala como riesgo alto a las representaciones diplomáticas de otros países, embajadas argentinas en la zona del conflicto; considera de riesgo crítico las sedes diplomáticas argentinas en

Israel y países de Medio Oriente, mientras que la aguja señala nivel bajo de riesgo la actividad anarquista y la conflictividad en la Patagonia. Es asombroso que se asocie a la Patagonia con el conflicto Irán-Israel. Finalmente, como moderado riesgo se evalúa que aprovechen la oportunidad las bandas narco de Rosario. Todo el análisis es de una pobreza llamativa.

En la página 4 de ese documento se enumera un recetario cantado:

- Se recomienda prestar especial atención en la custodia de los centros religiosos espirituales de la cultura judaica (sic), así como de los diplomáticos de los países amenazados (concepto que no se entiende ni se explica).
- Custodiar los objetivos sensibles de Estados Unidos y a em-

presas vinculadas a ese estado. Reforzar la custodia de las represas hidroeléctricas, centrales nucleares y de generación ener- P12 gética.

- Aeropuertos
- Pasos fronterizos
- Terminales portuarias.

#### Una mirada a Brasil

En la Argentina no aparecen evidencias de actividad fundamentalista ni se produjeron (afortunadamente) hechos de antisemitismo de envergadura. Pero, tanto hace 30 años como ahora, hay ciertos indicios de actividad fundamentalista en Brasil y algunas pruebas de que en los atentados de los años noventa hubo mano de obra proveniente de Brasil.

- La camioneta Ford F-100, utilizada en el ataque contra la Embajada de Israel de 1992, fue comprada en una concesionaria de la avenida Juan B. Justo, con un documento brasileño a nombre de Elías Ribeiro Da Luz. Un informe de 42 páginas de la Mossad, el servicio de inteligencia de Israel, indica que quien manejó la camioneta hasta la sede diplomática fue un al Mohammad Nur Al-Din Nuer Al-Din, libanés que vivía en Foz de Iguazú.
- En el caso del atentado de la AMIA, unos días antes del ataque, se presentó en la embajada argentina en Roma un sujeto brasileño, Wilson Dos Santos, confidente de la Policía Federal de Brasil, quien advirtió de que habría un atentado. La Mossad también produjo un informe diciendo que los explosivos se trajeron del vecino país.

Los informes de la inteligencia israelí, publicados en su momento por Infobae, contienen elementos que están desmentidos en el expediente, pero sí es verdad que quedan vigentes indicios de que parte de la trama de los atentados se desarrolló en Brasil.

A esto hay que sumar que, en noviembre de 2023, tras informes del FBI y la Mossad, la Policía Federal de Brasil detuvo a varios ciudadanos libaneses, nacionalizados brasileños, por el armado de una célula terrorista. El juicio iba a empezar en marzo, pero está demorado. Brasil tiene la mayor comunidad libanesa del mundo.

El peligro que sobrevuela la situación es que las medidas que se toman tengan escasa seriedad y carezcan del bajo perfil que se requiere. En cambio, se hacen anuncios que son producto del show, las internas y una búsqueda desesperada de Milei de protagonismo internacional como supuesto referente de la derecha. Es un alineamiento desmedido, bélico, que pasa por encima de la necesidad de pacificar y que vuelve a traer los fantasmas de hace tres décadas.

Apremiado por los tiempos, el oficialismo arma su propio fixture para el tratamiento en comisiones esta misma semana de la nueva versión de la Ley Bases y llevarla al recinto de Diputados la semana próxima, aunque el proyecto todavía es un borrador sujeto a negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas. La Casa Rosada logró avanzar en acuerdos con las bancadas aliadas sobre el texto reducido pero todavía duda si suma al proyecto o discute por separado la reforma laboral que propuso la UCR. El proyecto no tiene el respaldo de todo el radicalismo y suma cuestionamientos de otros bloques y diputados dialoguistas. En tanto, el Ejecutivo aún trabaja sobre el borrador del capítulo fiscal para intentar seducir -en sendas y frenéticas reuniones- a los apremiados gobernadores y que acompañen todo el paquete de medidas que propone el presidente Javier Milei.

Todos los operadores del Gobierno trabajan en función de los tiempos que trazó Milei:

LLA quiere convocar a las comisiones de Presupuesto, Legislación y Asuntos Constitucionales para darle un tratamiento exprés.

quieren que el Congreso apruebe la Ley Bases y el nuevo capítulo fiscal antes de la fecha del "Pacto de Mayo", que el Presidente quiere celebrar el 25 del mes próximo en Córdoba con los gobernadores que acompañen sus propuestas y a los que incluso piensa condecorar. Pero las negociaciones se prolongaron y los tiempos se acortaron.

Las fechas tentativas eran llevar el paquete al recinto de la Cámara baja la última semana de abril o la primera de mayo, para que la media sanción pase al Senado con los días contados.

Pero los libertarios mas optimistas no descartan que el plenario de comisiones vuelva a reunirse esta misma semana. La idea es convocar a las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales para darle un tratamiento exprés para obtener el dictamen que le permita llevarlo rápidamente al recinto la semana próxima. "La propuesta es ir con el dictamen original modificado", afirmaron a Páginal 12 fuentes parlamentarias ligadas a La Libertad Avanza.

Aun así para lograr el objetivo, LLA deberá atravesar no pocas dificultades. La primera será

LLA intentará dar dictamen esta semana de la Ley Bases

# Apurados por los tiempos de Milei

Con el grueso de los textos acordados con los aliados, queda el capítulo fiscal y la reforma laboral. Reunión clave con gobernadores.



El oficialismo en Diputados está pasado de tiempo y apura para obtener la ley antes del Pacto de Mayo. I Prensa Diputados

poder concretar la convocatoria al plenario en medio de una agenda prevista de antemano para la tardía conformación de 17 comisiones legislativas de la Cámara de Diputados, que va desde hoy hasta el jueves de esta semana.

Otra, mas importante, es llegar al plenario con todos los acuerdos sellados sobre un texto definitivo (que todavía se desconoce) donde los bloques dialoguistas garanticen no solo el dictamen sino los votos en el recinto. Habrá que ver si los diputados aliados querrán avanzar sólo con la Ley Bases -cuyas modificaciones negociaron con el oficialismo- o con el capítulo fiscal que todavía la Casa Rosada discute con los gobernadores, que se tratará por separado y no está cerrado.

Sobre este punto, hoy martes habrá un nuevo capítulo. El ministro de Interior, Guillermo Francos se reunirá en Santa Fe con el gobernador radical Maximiliano Pullaro y sus pares de Entre Ríos, el macrista Rogelio Frigerio y el de Córdoba, el peronista schiarettista Martín Llaryora. Las señales que den los mandatarios provinciales de la zona

centro del país a las propuestas que lleve el Gobierno para compensar los recortes presupuestarios que el Ejecutivo Nacional les impone, será decisiva para que el oficialismo acelere o no sus pasos en la Cámara baja.

Otros de los escollos que debe-

En medio de la turbulenta

rá resolver el Gobierno es si incluve o no en el texto definitivo la reforma laboral que los diputados de la UCR redactaron en espejo al DNU 70/23 de Milei, que continúa vigente pero cuyo capítulo laboral frenó la Justicia del Trabajo.

No será una definición fácil, aunque Milei se entusiasma con reimplantar por ley lo que no consiguió por decreto. El proyecto del radicalismo genera rechazo en el grupo más rebelde pero minoritario de sus diputados v cosecha críticas en el interbloque de Hacemos Coalición Federal, especialmente en las restricciones que impone a los sindicatos desde lo económico hasta para el ejercicio de la defensa de los derechos de los trabajadores.

La propuesta de la UCR tendría el apoyo de la propia tropa libertaria y de su socio más incondicional: el PRO. Pero ante la resistencia de la primera minoría de la Cámara, Unión por la Patria, del FIT y algunos partidos provinciales, el Gobierno necesitará de un poroteo muy fino y preciso para saber si la reforma laboral será un obstáculo o no para alcanzar sus objetivos centrales que se propone.

La relación entre el oficialismo y la oposición dialoguista también tendrá un capítulo aparte hoy, que seguramente repercutirá en los acuerdos sobre las Bases. La UCR, el PRO, distintos sectores de HCF y partidos provinciales trabajan en la posibilidad de emitir en la comisión de Previsión Social un dictamen de una nueva fórmula de movilidad, para mejorar al menos parte de la pérdida que la fórmula que Milei estableció por decreto. UxP, que no participa de las conversaciones entre los dialoguistas, presentará su propio dictamen.

Aún así, LLA tiene un as en la manga: el freno que José Luis Espert, le impone a la comisión de Presupuesto para evitar ser parte del debate sobre movilidad jubilatoria y sin cuya participación no habrá dictamen que pueda llegar al recinto para su tratamiento.

Mondino se reunió con el vicepresidente

### Para dejar atrás la

relación con Brasil, la canciller argentina Diana Mondino realizó su primera visita oficial tras la asunción de Javier Milei como presidente. Allí tuvo un encuentro con el poderoso vicepresidente Geraldo Alckmin y con su par, el canciller Mauro Vieira, con quien luego compartió una conferencia de prensa. Tras las reuniones ambos países destacaron en sendos comunicados el renovado compromiso por sostener la relación estratégica y la articulación comercial a la que Argentina enmarcó entre sus "políticas de Estado". Brasil pidió con especial énfasis por la continuidad de las obras para la exportación del gas natural de Vaca Muerta. Mondino debió

responder preguntas sobre Elon Musk y abrió las puertas a un posible encuentro entre Lula y Milei. "La posibilidad está siempre", dijo aunque también expresó que ambos mandatarios tienen muchas actividades en sus agendas.

"Argentina es un país socio, socio y amigo de Brasil, con quien tenemos una relación estrecha desde hace mucho tiempo y con oportunidades de cooperación en todos los ámbitos", afirmó Alckmin en un comunicado posterior distribuido a la prensa. "La relación bilateral Brasil-Argentina es estratégica y debe profundizarse",

continuó.

En esa misma línea se expresó la cancillería argentina primero en un comunicado y después a viva voz, en una intervención de la ministra en rueda de prensa. "El principal mensaje que yo quisiera transmitir en este momento -dijo Mondino- es la certeza que tenemos de la relevancia que tiene Brasil para la Argentina. Nuestra relación bilateral se ha constituido en una verdadera política de Estado", agregó intentando dejar atrás la turbulenta relación entre los dos presidentes y la época de los insultos del libertario. Canci-

# Luego de desregular y quitar

todo tipo de control habilitando a que las empresas de medicina prepaga pongan sus servicios al precio que les plazca -entre diciembre y abril, aumentaron cerca de 200 por ciento-, el Gobierno dice haberse dado cuenta de que se trata de un sector "cartelizado" y adelanta que en las próximas horas denunciará a las empresas del sector ante Defensa de la Competencia por los aumentos excesivos. Aún así hasta ahora no hizo nada concreto para resolver la situación. Por su parte, las empresas expresan que "todavía no hay ninguna comunicación oficial" y que están esperando porque el Gobierno asegura que hará la presentación en las próximas horas. Además de la denuncia ante Defensa de la Competencia, el Ejecutivo también podría avanzar en la presentación de una medida cautelar ante la Justicia para que se retrotraigan los aumentos de febrero y marzo.

Por Melisa Molina

Los aumentos en realidad no llegaron solos. En diciembre el Gobierno publicó el Decreto 70/2023 -aún vigente- a través del cual permitió el aumento desmedido y sin control de las cuotas de las prepagas y en enero publicó una resolución -la 51/2024-, por la cual la Secretaría de Comercio derogó otra resolución -54/2000-, que exigía un informe periódico a las empresas de medicina privada sobre el valor de las cuotas. En ese momento, dijeron que lo hacían porque resultaba necesaria "la profundización de la libertad de mercados, impulsando la interacción espontánea de la oferta y de la demanda como modo de ordenamiento y reactivación de la economía".

Luego de hacer todo eso, y cuando el aumento de las cuotas destroza el poder adquisitivo de familias en todo el país, la semana

# Las prepagas en una guerra que no arranca

Sería ante Defensa de la Competencia y en las "próximas horas". Pero pese a las amenazas aún no tomo medidas. Las empresas tampoco recibieron aún ninguna comunicación oficial.



El Gobierno amagó la semana pasada con un congelamiento de precios, pero ayer lo negó.

Carolina Camps

En Balcarce aseguran que Caputo no se reunió ni

y que la discusión seguirá en el Poder Judicial.

reunirá con los empresarios dueños de las prepagas

pasada el Gobierno instruyó a la Superintendencia de Seguros de Salud para que intime a las empresas del sector a que presenten los planes de cobertura ofrecidos a sus beneficiarios y los valores de las cuotas actualizados. Las empresas enviaron los informes entre

jueves y viernes, pero el Gobierno no puede hacer nada con la información porque perdió todo tipo de capacidad para autorizar o no autorizar los aumentos.

"Vamos a hacer una denuncia en Defensa de la Competencia. Nosotros presentaremos las pruebas y la Justicia tendrá que definir", expresan en Balcarce 50 sobre el tema, sin especificar cuándo harán la presentación judicial.

La semana pasada desde el oficialismo aseguraban que, después de los excesivos aumentos de las últimas semanas -y tras el Tweet del ministro de Economía Luis "Toto" Caputo en el que se quejó por los precios elevados-, durante los próximos dos meses no iba a haber aumentos en las cuotas de las prepagas.

Ayer, sin embargo, esa versión cambió. El vocero presidencial Manuel Adorni dijo en conferencia de prensa que "no hubo pedido de congelar tarifas o las cuotas por dos meses", y, en cuanto la judicialización del tema, explicó: "Ante episodios de cartelización es una posibilidad y probablemente en estos días tengan novedades de las medias que se terminen tomando. Es un tema con muchas aristas y complejo y, sobre todo, muy difícil para la gente".

En Balcarce 50 aseguran que el ministro de Economía no se reunió ni se va a reunir con los empresarios dueños de las prepagas y que la discusión seguirá en el Poder Judicial. "El precio lo ponen con los aumentos desmedidos las prepagas intentaron dejar de prestar servicio a los mayores de 60 años, que son clientes cautivos del sector porque no tienen la posibilidad de cambiarse fácilmente a otra empresa, y apuntar a quedarse con los usuarios menores de 45 años que es más rentable porque, en general, tienen menos problemas de salud.

Además, observaron que los aumentos de las prepagas vienen siendo "casi idénticos" en todas las regiones del país. Y que eso, dicen "es muy raro porque no ocurre en ningún otro rubro". "La paridad que hay en el apartado prepago podría ser un indicio de cartelización. Vienen aumentando casi por igual y es claro que el nivel de prestaciones de la medicina prepaga no tiene el mismo peso en el interior vs. CABA o GBA", subrayan.

Más allá de lo que haga el Gobierno, ya hay una denuncia en el Poder Judicial que realizaron los diputados de la Coalición Cívica, Hernán Reyes y Juan Manuel López contra las empresas del sector que integran la Unión Argentina de Salud (UAS), a cargo de Claudio Belocopitt, por una supuesta "cartelización para fijar los aumentos de precios de manera coordinada".

de Brasil

### turbulencia

llería expresó en su comunicado que "la Argentina considera a Brasil como un socio estratégico y un país hermano y que la unión entre ambos pueblos, a través de profundos lazos culturales y sociales que tienen raigambre histórica, trasciende a los Gobiernos ocasionales de ambas naciones".

Vaca Muerta fue un eje para Brasil que le destinó gran parte del breve comunicado. Señalaron que el "vicepresidente destacó el interés" en "ampliar la oferta de gas natural para abastecer a las industrias brasileñas, y la importancia de Argentina como proveedor

del insumo para el país, proveniente de la reserva de Vaca Muerta". Para ello, "expresó la importancia de las inversiones en infraestructura de gasoductos". Por su parte, en conferencia de prensa, Mondino señaló que existe un "alineamiento de intereses" pero "complejidad": "Los usuarios están en Brasil y la producción está en Argentina, por lo que hay un alineamiento de intereses", dijo y aclaró que se trata de un tema de gran complejidad y que se discute y avanza en múltiples

El tema Elon Musk también entró. Consultada sobre la promesa de Milei de "ayudarlo" en sus problemas con la Justicia de Brasil dijo: "El gobierno argentino no puede interferir".

ellos porque así lo permite el DNU, pero el tema es que no haya cartelización o monopolio", dicen. Se quejan además porque los aumentos en las cuotas de los usuarios no significaron, sin embargo, un aumento en los sueldos de los médicos ni tampoco mejoras en las prestaciones.

Si bien el diálogo está cortado, los empresarios de esa área le habrían dicho al Gobierno que, en caso de congelar los precios, eso recién podría ocurrir "en junio o julio". Las facturas de mayo seguirán con aumentos. Lo que, tarde, analizan en el Gobierno es que

El diputado Reyes publicó en sus redes: "Desde CC-ARI denunciamos en enero a las prepagas por constituir un cartel y abusar de esa posición. Tarde, el Gobierno está tomando nota de lo que le pasa a la sociedad. Las prepagas se aprovecharon y aumentaron coordinadamente sus precios muy por encima de la inflación". En esa línea, agregó "tenemos la oportunidad histórica de redimir a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y dar un mensaje claro a todo el corporativismo argentino: no hay lugar para los abusos y los carteles".

#### Por Werner Pertot

Las pujas de poder entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich no se terminaron con la elección de la cúpula del PRO. Lo que le siguió es más parecido a una guerra fría que a un tratado de paz. Por estos días, la ministra de Seguridad le destina mensajes al expresidente a través de medios amigos y de las redes sociales. En realidad, es un solo mensaje: hay que dejar de especular y apoyar a Javier Milei sin ningún tipo de condiciones. Macri, en tanto, mantiene un estudiado silencio y espera ver cómo le va a Milei en los próximos meses. Mientras tanto, en su reunión de la semana pasada con Santiago Caputo como en otras conversaciones, transmite su desagrado con la efectividad de la gestión.

Macri y Bullrich, a través de sus negociadores, llegaron a un acuerdo antes de que se abriera una interna por la conducción del PRO y negociaron lugares en el partido. Pero eso no significa que las rencillas se hayan terminado. Nada cambió: Bullrich sigue pensando que el PRO debe fusionarse con La Libertad Avanza (y está operando en ese sentido) mientras que Macri no descarta una alianza, pero quiere mantener la autonomía. Y, sobre todo, una distancia prudencial por si el gobierno de Milei se prende fuego y se estrella.

### Mensajes

En esa guerra fría, Bullrich viene dando señales de que no va a aceptar que el PRO le ponga condiciones a Milei. O mejor dicho, que Macri le ponga condiciones. El detonante de los nuevos mensajes de la ministra de Seguridad viene de las conversaciones que tiene Macri con Santiago Caputo y otros integrantes de la mesa chica de Milei. Según supo Bullrich,

Para Macri hay fallas en la gestión, áreas del gobierno que nunca arrancaron y otras que están funcionando muy mal.

en esos encuentros, el expresidente dejó en claro que están acompañando la nueva ley ómnibus, pero que el apoyo no va a ser irrestricto ni va a ser para siempre. Sino que, en algún punto, se empezará a negociar ley por ley.

Esto viene de la génesis del gobierno de Milei: Macri le ofreció entonces un acuerdo de cogobierno, que incluía el desembarco de su gente en ministerios estratégicos y la presidencia de la Cámara Bullrich presiona a Macri para que apoye más a Milei

# La guerra fría en el PRO continúa

El expresidente duda en acercarse más al Gobierno. Señala a Karina Milei y a Posse como los responsables de las fallas en la gestión.



Mauricio Macri y Patricia Bullrich, en el PRO pero separados por Milei.

baja para Cristian Ritondo. Milei declinó ese pacto y desde entonces hay una amenaza latente de que el PRO puede retirar su apoyo.

Ante la advertencia de Macri a sus interlocutores, Bullrich salió a jugar dentro del PRO, con reuniones para avanzar en el frente electoral hacia 2025 pero también con declaraciones públicas. Concretamente, la ministra retuiteó a uno de sus dirigentes de mayor confianza, Damián Arabia (el mismo que Macri intentó vetar de la conducción del PRO).

¿Qué decía el tuit que retuiteó Bullrich? "Terminamos de analizar en profundidad el nuevo proyecto de la Ley de Bases. Cada artículo elimina trabas y kioscos que nos han llevado al camino de la decadencia. Este es sin dudas el cambio profundo y duradero que la Argentina necesita para salir adelante. Debemos votarla ya!", decía el mensaje de Arabia.

"Con ese retuit, Patricia busca marca las diferencias con Mauricio. Ella está acompañando al gobierno porque coincide ideológicamente y no lo hace a medias. Macri especula y, si bien comparte mucho de la mirada del presidente, todo el tiempo plantea esta lógica: para que les vaya bien tiene que ser con mis consejos, con mi gente. Y no sabemos qué va a hacer Mauricio cuando termine de darse cuenta de que Milei no acepta sus condiciones", destacan en el bullrichismo. Mientras sigue ese estado de tensión sin rupturas, Bullrich avanza en reuniones políticas. Su mesa bonaerense tuvo un encuentro en Pilar donde Pablo Walter (el responsable del armado en provincia de Buenos Aireas) delineó estrategias con Federico Angelini, Laura Rodríguez Machado y otros dirigentes. Bullrich también tuvo conversaciones con el encargado de Milei de armar LLA en la provincia de Buenos Aires, el subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja. Son avances que no son consultados con Macri y que el expresidente no ve bien.

En este punto, Macri no responde a los intentos de Bullrich de pincharlo para que salga a hablar. Y no quiere adelantar los tiempos. Macri viene con la idea de que puede ser necesario un frente con La Libertad Avanza para 2025, pero prefiere esperar a ver cómo se desarrolla este año: esto es, de qué forma llega Milei al año próximo después de 12 meses de ajuste ininterrumpido, conflictos y otros problemas económicos. Macri no quiere atarse como Bullrich al destino de Milei. Si le conviene, habrá alianza. Si no... tanto peor para Milei.

El foco de la discusión son los votantes que el PRO podría perder a manos de Milei. Macri quiere conservar ese núcleo duro, pero no a costa de disolver su partido y convertirse en un anexo de Milei. La idea de Macri es negociar una alianza, si hace falta, pero en condiciones de pares, no de subordinados. Además, el expresidente no deja de transmitir su desagrado a cómo vienen llevando la gestión. Con mayor o menor sutileza, se lo trasladó a Santiago Caputo y a otros emisarios: para Macri, hay áreas que nunca arrancaron y otras que están funcionando muy mal. En el entorno del expresidente, hay dirigentes que van más allá: "No hay gestión. Y eso a Mauricio no le gusta un carajo". Para Macri, los grandes responsables de esto son Karina Milei y Nicolás Posse, con el que el ex presidente comparte una mutua antipatía.

El mensaje de Ojea en la asamblea del Episcopado

### Pedido de cambios en la Iglesia

Por W. U.

"Nos encontramos ante el desafío de cambiar; de asumir el liderazgo de una forma nueva, tal vez distinta a lo que hemos aprendido en nuestra formación... O a la que hemos vivido como obispos en nuestras diócesis", afirmó el presidente del Episcopado, el obispo Oscar Ojea, al dirigirse a sus pares en la homilía de la misa con la que se inauguró, en la localidad bonaerense de Pilar, la asamblea de la jerarquía católica que seguirá toda la semana. El llamado del titular de la diócesis de San Isidro se encuadra en la línea de los cambios pedidos por el papa Francisco, que también incluyen a quienes conducen la Iglesia, algo que quedó de manifiesto en las iniciativas sinodales.

"Esta reforma sinodal y misionera me recuerda a los cambios del Concilio Vaticano II, cambios que pusieron en crisis a muchas personas que no reconocían en esos cambios la Iglesia en la que habían sido formados", sostuvo Ojea aludiendo -sin ninguna mención explícita- a las resistencias que en el interior del mismo cuerpo eclesiástico vienen recibiendo las propuestas del papa Jorge Bergoglio. "Estamos llamados –siguió diciendo el presidente de la Conferencia Episcopal- a dar nuevos pasos que, tal vez, nos harán sentir menos seguros porque tardarán en cristalizarse nuevas estructuras y nuevas modalidades". Para subrayar luego

que "el que tiene fe no le teme al cambio y, si a veces el sentimiento del miedo asoma, igual se anima a seguir adelante porque cree que el Señor de la historia está sosteniendo ese cambio en la Iglesia, está sosteniendo a las personas y está sosteniendo a la misma Iglesia".

En la misma línea, Ojea llamó a "revisar nuestras estructuras de participación episcopal para favorecer mejor nuestra colegialidad y nuestra comunión" y dijo que "sería bueno preguntarnos si los organismos de la Conferencia Episcopal funcionan adecuadamente para lograr ser una Iglesia sinodal y misionera". La asamblea episcopal, con 97 obispos de todo el país, comenzó ayer con el "intercambio pastoral" y seguirá hasta el viernes. Las asperezas internas que

atraviesan al peronismo en

territorio bonaerense comenzaron en las últimas horas a salir a la su-

perficie. El primero en jugar fuerte fue el ministro de Desarrollo

Social de la Provincia, Andrés

"Cuervo" Larroque, para quien

"cualquiera que ose murmurar, conspirar o sembrar cuestiona-

mientos extraños" contra Axel

Kicillof "está en la joda y no está

jugando a favor" del principal

partido de oposición. Fue un tiro por elevación al referente de La

Cámpora, Máximo Kirchner, que arrastra una relación tensa con el

gobernador al menos desde el cie-

rre de listas del año pasado. Rápi-

do de reflejos, el presidente del PJ

porteño, Mariano Recalde, uno

de los dirigentes más cercanos a

Máximo, recogió el guante y sos-

tuvo que "nunca" escuchó "a un

compañero del kirchnerismo

cuestionando a Axel". De paso, contraatacó con la misma medici-

na y disparó que "los que andan

en algo raro" son aquellos dirigen-

Las diferencias entre ambas ter-

minales vienen de larga data puertas adentro del peronismo bonae-

rense. Atravesaron todo el primer

mandato de Kicillof al frente de la

Provincia, recrudecieron durante el cierre de listas de 2023 -cerca

del gobernador creen que debió tener más peso en el armado de

candidaturas para la legislatura lo-

cal- y florecieron con fuerza en las

últimas semanas. En La Plata se

quejan de la falta de apoyo a la

gestión provincial, de cuyo éxito

depende, a fin de cuentas, la pro-

yección de Kicillof como posible

referente de la oposición a Javier

Milei a nivel nacional. También

hay un ojo puesto en cierta fric-

ción para lograr acuerdos en la cá-

mara de Diputados local. Desde la

agrupación que conduce Máximo,

tes "que cuestionan a Cristina".

# Una discusión interna que sube de temperatura

Larroque y Recalde sacaron a la luz las diferencias que atraviesan al peronismo bonaerense. Los desacuerdos giran en torno a la conducción y a la gestión provincial.



El Cuervo Larroque y Mariano Recalde, protagonistas de la discusión.

### Marcar la cancha

En medio de ese berenjenal, Larroque lanzó la primera piedra este fin de semana, durante un acto en la Quinta de San Vicen-

La discusión pasa por cómo reorganizar al PJ tras la derrota pero también gira en torno al armado de listas de 2025.

en tanto, reprochan aquella idea de "componer una nueva canción", que fue entendida como una declaración de intenciones de disputar la conducción interna del kirchnerismo.

Si bien la discusión tiene mucho de perspectivas sobre cómo reorganizar al peronismo en la oposición al gobierno de Milei, de fondo aparece también el clásico tire y afloje por el armado de listas de cara a 2025. A pesar de que el próximo turno electoral asoma bastante lejos en el calendario, en ambas terminales ya empiezan a oler una disputa similar por los lugares en las listas que ya se dió el año pasado.

te junto al propio Kicillof y los principales referentes que se encolumnan detrás del gobernador: el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, el ministro de Trabajo local, Walter Correa, y los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Mario Secco (Ensenada). El encuentro tuvo mucho de liturgia peronista pero también de autoafirmación kirchnerista: la fecha elegida fue el 13 de abril, en conmemoración de la movilización bajo la lluvia a Comodoro Py en defensa de la expresidenta, en tiempos de asedio judicial del macrismo.

El eje central del discurso de

Larroque fueron las fromas de conducción del amplio espectro kircherista, todavía golpeado por la derrota del año pasado. "¡Qué es la conducción de Cristina? ¿Oue tres ñatos te manden un WhatsApp?", disparó desde el escenario, en tono crítico con las formas de articulación política del espacio. "No quiero esa conducción de Cristina, quiero la conducción con movimiento popular", siguió. Los reproches fueron apareciendo, uno tras otro. "Algunos van a morir de sobredosis de estrategia", agregó. También apuntó contra "las mentes iluminadas" que "después no llenan una combi". Munición gruesa.

Recalde, por su parte, salió a responder. "Las discusiones internas son más saludables que salir a dar un discurso", le espetó. "No es momento de discutir liderazgos", postuló.

Luego, se dedicó a criticar a quienes cuestionan, según sostuvo, la conducción de CFK. "Yo banco a Cristina todo el tiempo, incluso cuando se equivoca", aseveró Recalde. Desde el Kicillofismo entienden que esa discusión es "una trampa". "No está en tela de juicio la conducción

de Cristina, sino la estrategia que nos damos para no volver a frustrarnos electoralmente", afirman. La exvicepresidenta, hasta ahora, no se pronunció sobre el asunto.

#### La discusión bonaerense

"No entiendo cuando el Cuervo Larroque dice que hay un compañero que anda en una cosa rara, pensé que hablaba de Guillermo Moreno, que es el que cuestiona a Axel todo el tiempo", ironizó Recalde respecto de los cuestionamientos del kicillofismo al apoyo de La Cámpora a la gestión provincial.

Las rispideces respecto a lo local, sin embargo, tienen su origen en la Cámara de Diputados bonaerense, donde más marcadas están ambas fracciones, al punto que, según una voz que recorre los pasillos de la legislatura, "a veces es más fácil acordar con los radicales que con algunos que se dicen peronistas". En la legislatura hay algunos temas calientes como las vacantes en la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que por ahora están trabados por desacuerdos internos de UP.

En La Plata creen que no están recibiendo el apoyo necesario para avanzar en una gestión que creen que será cada vez más complicada. "Hay una crisis inminente, y si no apoyamos al dirigente que gobierna al 40 por ciento de la población del país, quién sabe qué opción podemos construir", sintetizan.

Espinoza anunció nuevas inversiones

### Con eje en la seguridad

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, recibió al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, junto a quien encabezó este lunes una reunión del Consejo Municipal de Seguridad. Ambos repasaron el trabajo realizado en cojunto hasta ahora y recibieron las propuestas por parte de los distintos sectores que representan a las vecinas y vecinos del distrito en la mate-

"Para el municipio es un orgullo coordinar esta mesa, que es un ejemplo de trabajo conjunto con el que logramos avances. Conseguimos el doble de patrulleros que teníamos, el doble de efectivos de seguridad, vinieron las fuerzas especiales UTOI a La Matanza, abrimos 3 nuevas bases de investigaciones policiales descentralizadas en el norte", resumió Espinoza sobre el encuentro. "Todo esto significa la inversión más grande en seguridad de toda la historia de La Matanza", enfatizó el Intendente.

"La decisión política del Intendente, que es el que conoce el territorio, su liderazgo político y el de nuestro gobernador Axel Kicillof, y una Policía Bonaerense que no baja los brazos, son las herramientas fundamentales con las que atacamos a las organizaciones criminales", dijo por su parte el ministro Javier Alonso.

La Cámara Federal Penal de la Capital confirmó su adhesión a la postulación del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El apoyo se conoció horas después de que el presidente Javier Milei propusiera formalmente a Lijo y a Manuel José García Mansilla como sus candi-

La propuesta de ambos magistrados se formalizó a través de dos avisos oficiales del Ministerio de Justicia que fueron publicados en el Boletín Oficial, con el detalle de los antecedentes curriculares de cada uno de los postulantes.

datos a integrar el máximo tri-

bunal judicial.

La Corte Suprema está integrada por cuatro ministros desde noviembre de 2021, cuando se oficializó la renuncia de Elena Highton de Nolasco. Y en diciembre de este año, cuando el juez Juan Carlos Maqueda cumpla los 75 años, quedará con tres miembros: el presidente Horacio Rosatti, quien también preside el Consejo de la Magistratura, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz, y el juez Ricardo Lorenzetti. En ese contexto, el Poder La Cámara Federal Penal de CABA anunció su apoyo al juez

# La candidatura de Lijo a la Corte

Ejecutivo anunció el 20 de marzo pasado que propondría al juez federal Lijo y del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, García-Mansilla.

Lijo es abogado graduado de la Universidad de Buenos Aires, donde también ejerció la docencia. Empezó a trabajar en el Poder Judicial como meritorio, y luego se sumó al equipo de trabajo de la fiscal María Riva Aramayo, a quien acompañó en 1993 en la Cámara Federal, en la Sala I, donde llegó a ser secretario de Cámara. En 2004 concursó para cubrir una de las cuatro vacantes en los juzgados de Comodoro Py. Quedó entre los primeros puestos, su pliego fue enviado por el Poder Ejecutivo al Senado, y en octubre



Lijo se desempeña como titular del Juzgado Federal 4.

Télam

su pliego fue aprobado. Desde entonces se desempeña como titular del Juzgado Federal 4.

Al difundir su apoyo a Lijo, los jueces de la Cámara Federal Penal lo destacaron como un genuino representante del Poder Judicial. La comparación implícita aludía a que tanto Rosatti como Maqueda vienen del mundo de la política, Lorenzetti del ámbito académico y Rosenkrantz del derecho privado y empresarial.

Entre los representantes del Poder Judicial que ya anunciaron su adhesión a la postulación de Lijo están todos los magistrados de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal Correccional Federal de la Capital, Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens, Pablo Daniel Bertuzzi, de la Sala I, v Martín Irurzun, Eduardo Guillermo Farah y Roberto José Boico, de la Sala II. La postulación de miembros para la Corte es una de las atribuciones que tiene el Presidente según la Constitución. Para ser designados, los candidatos deben ser votados por dos tercios del Senado, tras superar una instancia de avales e impugnaciones públicas.

Opinión Por Washington Uranga

### ¿La hora de la calle?

e viene una seguidilla de movilizaciones y protestas en Prepudio a la gestión del Gobierno en diferentes frentes. El sector educativo, claramente motorizado por las universidades nacionales y contando con el apoyo de la CGT, saldrá a la calle el 23 de abril. Como en tiempos lejanos de la historia política argentina, el frente obrero-estudiantil se une y recompone para hacer públicos sus reclamos.

Pese a los intentos del oficialismo por contener la protesta obrera, las trabajadoras y los trabajadores decidieron conmemorar el 1° de mayo con una movilización que se presume multitudinaria alimentada por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, pero sobre todo por la caída del empleo debido a despidos en el Estado por "el ajuste" y en el sector privado como consecuencia de la recesión.

No conforme con este gesto, y apurada por los reclamos de las bases, la dirigencia de la CGT le puso fecha a un paro general para el 9 de mayo.

En todas estas manifestaciones habrá además presencia de movimientos sociales y organizaciones comunitarias que reclaman por alimentos y subsidios que el Gobierno recorta o directamente suprime en búsqueda del pregonado "déficit cero". Allí aparecerán también jubiladas y jubilados, las principales víctimas del ajuste dispuesto por el ministro Luis "Toto" Caputo.

Salvo excepciones, la mayoría de la dirigencia política sigue sin decir presente. Motivos varios.

El cronograma de la protesta no es una novedad. Lo es sí la concurrencia de sectores y grupos que son víctimas del ajuste. No quiere decir que entre quienes demandan hayan desaparecido las diferencias. La coincidencia se da en lucha por los derechos conculcados y en rechazo a los atropellos del Gobierno. No habría que dejar de lado también una consideración sobre la violencia de las formas y la incapacidad para la política de los operadores oficiales. Por todo ello no estaría mal decir que "Milei lo hizo". Esto a pesar de que el Presidente recurra a sondeos y encuestas que le resultan favorables y en donde aún mantiene alto su

nivel de respaldo, para decir que "si hoy hubiera una elección ganaría en primera vuelta". No opina, sin embargo, sobre los quiebres en su frente interno, donde las operaciones de "la jefe" Karina generan fracturas, contradicciones y enfrentamientos entre los propios. Mientras esto pasa, Milei se dedica a lo suyo: uso intensivo de las redes sociales digitales para agredir y seguir construyendo enemigos locales (también a nivel mundial), mientras busca cosechar aplausos internacionales de la ultraderecha del mundo, aunque solo le sirvan para mejorar su autoestima.

Una pregunta que puede comenzar a encontrar una respuesta en las próximas semanas es si llegó la hora de la calle, de la movilización callejera, como herramienta de resistencia y de lucha contra el ajuste. Lo que suceda con el cronograma de protestas no dará respuestas definitivas, pero sí indicios de cómo continuará la confrontación política y social en el país y quienes serán sus actores protagónicos.

También porque el tan publicitado "protocolo antipiquetes" de Patricia Bullrich tendrá que pasar por un examen de otras dimensiones, dadas las características y la masividad de las manifestaciones previstas. Probablemente no alcance con los despliegues de fuerzas represivas. Pero nada sería extraño. Ni la posible represión (con consecuencias tan imprevisibles como graves), ni el "repliegue" táctico de la "comandante Pato" si la fortaleza de la protesta alcanza una magnitud que la obligue a "meter violín en bolsa". Todo está por verse y es mucho lo que se está poniendo en juego.

La primera "batalla" será la de la educación, motorizada por las universidades (autoridades, estudiantes, docentes y no docentes). Un estudio reciente de la consultora Zuban Córdoba pronosticó que "la educación pública es probablemente la categoría en la que más problemas puede tener el Gobierno en términos de opinión pública". En el mismo trabajo se afirma que "un abrumador y mayoritario 86 por ciento (de los consultados) coincide con la idea de que se trata de un derecho que debe ser defendido".

La educación, en particular la educación pública, es un tema muy sensible para la sociedad argentina. Sobran ejemplos de la capacidad de reacción que el sector educativo ha tenido cuando, distintos gobiernos, pretendieron avanzar sobre ese derecho que gran parte del pueblo tiene incorporado a su haber.

Por esa realidad, por principios y por condición de juventud, las y los estudiantes tienen un potencial de lucha y protesta superior a otros sectores sociales. Mucho más cuando -como en este caso- no solo ponen en agenda sus demandas, sino que cargan con las de otros sectores golpeados por la crisis. Todo se potencia por la confluencia de estudiantes y trabajadores. Así lo entendieron los dirigentes sindicales cuando decidieron ser parte de la movilización del 23 de abril. Será una prueba "piloto" y lo que allí ocurra tendrá una significación trascendental para la continuidad del plan de lucha.

Asumiendo que el presupuesto educativo puede transformarse en detonante de las reacciones frente al ajuste, hay otra agenda a la que habrá que prestar atención. Si bien la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios sigue siendo una cuestión preocupante, crece la inquietud por el aumento del desempleo y ese puede ser un movilizador clave del desencanto y del rechazo a Milei. También porque si bien hasta ahora los principales perjudicados son trabajadores del Estado, la mancha venenosa se extiende con rapidez hacia el sector privado afectado por la recesión. La no homologación de acuerdos paritarios puede generar consecuencias similares al intento de apagar un incendio con nafta, porque multiplicaría los ya abundantes frentes de conflicto. Lo sucedido con los choferes de transporte colectivo y con los camioneros, ambos pendientes puede ser un claro indicio de lo anterior. Aunque no lo admita públicamente, el Gobierno sabe que está jugando con fuego. Muchas cartas están echadas. Y lo que suceda en las próximas semanas será crucial para determinar cuál será el terreno de la disputa. ¿Será la calle?

#### Por Ailín Bullentini

El tercer tramo del juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio Puente 12 se convirtió en histórico: por primera vez en el proceso de juzgamiento a genocidas, un abogado hijo de represores participó de los alegatos querellantes en un debate oral y público por crímenes de lesa humanidad. Pablo Verna, hijo de un excapitán del Ejército encargado de anestesiar a las víctimas de los vuelos de la muerte que desaparecieron gente desde Campo de Mayo durante la última dictadura, expuso parte de la conclusión a la que, tras un año de cansino debate, llegó la querella encabezada por Pablo Llonto y el Centro de Estudios Legales y Sociales, en representación de la Comisión Vesubio-Puente 12, familiares de detenides desapareci-

Verna está trabajando en el equipo de Llonto desde mediados del año pasado. El tercer tramo de Puente 12, que lleva el Tribunal Oral Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires, es el primer juicio de lesa humanidad en el que participa y la del viernes pasado fue su primera intervención. "Soy abogado y soy hijo de un genocida" que "ha podido aproximarse a tomar conciencia del horror del exterminio llevado a cabo por estos criminales de lesa humanidad", se presentó.

dos, H.I.J.O.S. Jujuy y la Facultad

de Filosofía y Letras.

Luego, apuntó que su colaboración en la querella que representa a la Comisión Vesubio-Puente 12 es es "para que las verdades que surgen evidentes de las pruebas producidas en este juicio sean aún más evidentes".

El abogado se sumó en 2017 al miento a sobrevivientes y familiacolectivo Historias Desobedientes, el grupo de hijes de represores que repudian el accionar de sus padres en dictadura. Hoy integra uno de los espacios en que se bifurcó esa militancia. Sobre eso también versó su breve introducción en el alegato: "Hoy, que se pretende negar y a la vez justificar e incluso reivindicar el genocidio desde el Poder Ejecutivo, tenemos que insistir en explicar que ni desde el Estado ni desde ningún ámbito se puede avalar, ni siquiera con el silencio, un exterminio", postuló.

En diálogo con este diario, Verna dijo que la jornada le resultó "impactante y emocionante" y que consideró el alegato como un "homenaje a la Comisión Vesubio-Puente 12, a su trabajo, su trayectoria y su trascendencia, un grupo que comenzó a trabajar durante la dictadura" para recoger pruebas y testimonios que permitieran reconstruir los crímenes en el centro clandestino que el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército administró entre 1974 y 1977 en el predio donde funcionaron la

El abogado Pablo Verna, hijo de un represor, alegó por la querella

## Un alegato histórico por los crímenes en Puente 12

"Hoy, que se pretende negar el genocidio desde el Poder Ejecutivo, tenemos que insistir en que desde ningún ámbito se puede avalar, ni siquiera con el silencio, un exterminio", dijo Verna.



Pablo Verna se sumó al colectivo Historias Desobedientes en 2017.

en La Matanza.

remos que se pase por alto el enorme trabajo de quienes han sido

durante décadas las cuatro muje-

res fundamentales en el aporte de

testimonios que han logrado bus-

cando testigos y documentos,

aportando sus propios testimo-

Guadalupe Lombardo

División Cuatrerismo y la Brigada nios", remarcó en relación con la sobreviviente Cristina Comandé, Güemes de la Policía bonaerense, a Cira Villalain de Franconeti, Sobre la base del reconocimamá de víctimas de la última dictadura, y a Alicia Le Fur y Diana Cruces, hermanas de detenidos res de víctimas que fundaron la desaparecidos que pasaron por Comisión Vesubio-Puente 12, in-Puente 12 y que fallecieron antes auguró el alegato querellante el abogado Pablo LLonto. "No queo durante el debate.

Llonto también destacó el trabajo de Alejandra Cravello, en la búsqueda y el aporte de prueba documental "que permitió acreditar los crímenes en el campo de concentración durante 1975 y la infiltración del Batallón 601 del Ejército en el PRT". Ricardo Cabello, el papá de Alejandra, es una de las víctimas del lugar antes del golpe. "Este juicio vino a alumbrar mucho más de lo que ya sabíamos sobre Puente 12, un lugar que evidencia una matriz de criminalidad que comenzó en 1974 y duró hasta adelantó que se sumará al pedido de la Fiscalía sobre el derecho a la verdad de las víctimas. En la voz de Esteban Bendersky, la Fiscalía solicitó penas de prisión perpetua para los tres policías, en tanto que para los militares Del Pino y Minod solicitó penas de 25 y 15 años

de cárcel para cada uno.

por estos criminales."

El alegato seguirá en dos sema-

nas. La querella adelantó que pedirá condena para los cinco acusa-

dos, los militares Enrique Del Pi-

no y Walter Minod; los policías

bonaerenses Carlos Tarantino,

Angel Salerno y Néstor Ciarame-

lla, por considerarlos autores de

más de 180 secuestros, tormentos,

homicidios y delitos sexuales. El

oficial principal Enrique Gauna

ya falleció, aunque el abogado

"Soy un abogado e hijo

aproximarse a tomar

conciencia del horror del

exterminio llevado a cabo

de genocida que ha podido

1983", dijo el abogado.

### MUNICIPALIDAD DE TIGRE LICITACIÓN PÚBLICA Nº 12/2024



OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TELESCÓPICA, SALA DE MÁQUINAS E INSTALACIONES PARA NATATORIO – CIUDAD DE GENERAL PACHECO ".

EXPEDIENTE MUNICIPAL: 4112-0016621/2024.

PRESUPUESTO OFICIAL: \$1.669.510.000,00 (PESOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CON 00/100).

VALOR DEL PLIEGO: \$1.669.510,00 (PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ CON 00/100).

FECHA DE APERTURA: 10 DE MAYO DEL AÑO 2024 A LAS 11,00 HORAS EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE TIGRE.

CONSULTA Y VENTA DE PLIEGOS: EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE TIGRE - AV CAZÓN 1514, TIGRE - DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS, HASTA EL 07/05/2024 INCLUSIVE.

### **CONVOCATORIA A** ASAMBLEA ORDINARIA

La ASOCIACIÓN DOCENTES ARTISTAS INVESTIGADORES (ADAI) de la Universidad Nacional de las Artes -UNA-, comunica que Visto: Lo establecido por nuestro Estatuto Social, Ley 23.551 y

Decreto Reglamentario, y Considerando: Lo determinado en el Acta de COMISIÓN DIRECTIVA de fecha 11/04/2024 SERESUELVE:

- Convocar a ASAMBLEA ORDINARIA a las personas afiliadas a la ASOCIACIÓN DOCENTES ARTISTAS INVESTIGADORES (ADAI) de la Universidad Nacional de las Artes -UNA-, para el día jueves 30 de Mayo de 2024, a celebrarse a las 18,00 hs. en la sede de nuestro sindicato, en la Avda. Entre Ríos Nº 488 Piso 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente Orden del día:

- 1 Elección de las autoridades de la Asamblea
- 2 Consideración del Inventario, Memoria y Balance correspondientes al período 2023
- 3 Elección de dos (2) asambleístas para firmar el acta

Buenos Aires, 16 de Abril de 2024

Comisión Directiva - ADAI-

#### Por Javier Lewkowicz

"Los niveles de deuda externa han alcanzado niveles alarmantes, mientras que los pagos por intereses se encuentran en niveles no vistos desde la década de 1990, cuando gran parte del Sur Global estaba al borde del default. El servicio de la deuda pública externa está desplazando a la inversión y el gasto en desarrollo", advierte un informe del Global Development Policy Center de la Universidad de Boston.

En este cuadro, la Argentina tiene una nota destacada, porque no solo está fuertemente endeudada sino que además no cuenta con acceso a los mercados para rollear los vencimientos, lo cual restringe aún más el espacio fiscal disponible. El ministro de Economía, Luis Caputo, está tratando de acelerar las negociaciones para obtener nueva deuda externa que le permita acortar los tiempos para levantar las restricciones cambiarias y reducir la incertidumbre económica.

#### "Niveles alarmantes"

Según las estadísticas de deuda internacional del Banco Mundial publicadas en diciembre de 2023, la deuda soberana externa en los países en desarrollo, sin considerar a China, aumentó casi 2,5 veces en 2022 en relación con los niveles durante la crisis financiera mundial de 2008: de 1,27 billones de dólares en 2008 a 3,1 billones de dólares en 2022.

Además, se modificó la composición de la deuda. Mientras que en 2008, los bancos multilaterales, como el Club de París y el Banco Mundial, poseían el 46 por ciento de la deuda externa pública de los países en desarrollo, ahora su participación disminuyó al 34 por ciento en 2022. En cambio, subió el peso de los tenedores de bonos privados y de China como acreedor bilateral.

El informe de la Universidad de Boston advierte que no sólo la deuda y los intereses de deuda están en los mayores niveles en décadas, sino que la dinámica que se verifica entre el crecimiento económico y las tasas de interés muestra un deterioro financiero en aumento. Es que desde la crisis de 2008, muchas economías emergentes crecían a tasas superiores a las tasas de interés de sus deudas, con lo cual se beneficiaban de una paulatina reducción del peso del endeudamiento sobre el PBI. Sin embargo, esta situación cambió.

Con la pandemia y la guerra en Ucrania, subieron las tasas de interés para contener la presión inflacionaria y al mismo tiempo se redujo la marcha del crecimiento. "La situación puede volverse aún más grave en los casos donde la deuda está denominada en moneda extranjera. Sin un auEn emergentes, el endeudamiento más alto desde los 90

# Advertencia por la deuda externa

La suba de tasas luego de la pandemia sumada a la desaceleración económica deterioraron la posición de deuda de los países.



La deuda externa de los países en desarrollo aumentó casi 2,5 veces frente a 2008.

Dafne Gentianetta

### Fue reelecta para continuar al frente del Fondo

### Georgieva sigue cinco años más

profundamente agradecida por la confianza y el apoyo del Directorio Ejecutivo, en representación de nuestros 190 miembros, y me siento honrada de seguir dirigiendo al FMI", dijo este lunes Kristalina Georgieva en la sede del Fondo Monetario Internacional, luego de haber obtenido el respaldo para un segundo mandato de cinco años del frente del organismo.

Según la economista búlgara, "en los últimos años, el FMI ha ayudado a nuestros países miembros a navegar contra las conmociones sucesivas, incluyendo la pandemia, la guerra y los conflictos, y una crisis de costo de vida". Dijo que también intensificaron el trabajo sobre el cambio climático, la fragilidad y los conflictos, y la transición digital, "en consonancia con su mayor importancia para la estabilidad macroeconómica y financiera, el crecimiento y el empleo".

"El apoyo financiero del FMI, el asesoramiento en materia de

políticas y la labor de desarrollo de la capacidad realizadas por nuestro personal excepcional han contribuido a la capacidad de los países para hacer frente a la alta incertidumbre y los cambios bruscos en las condiciones económicas", subrayó. Agregó que el organismo se seguirá "esforzando por ser más eficaces, in-

cisivos y acogedores para que los países se unan para hacer frente a los desafíos mundiales". "Espero seguir sirviendo junto con el personal altamente profesional y comprometido del FMI", cerró Georgieva, quien será figurita repetida para Argentina, que mantiene una deuda monumental con el Fondo.



La jefa del FMI, Kristalina Georgieva.

mento gradual del financiamiento en condiciones favorables y en forma de donaciones, las economías emergentes entrarán rápidamente en la zona de peligro de crecimiento de las tasas de interés", agrega.

"Las obligaciones del servicio de la deuda alcanzarán un máximo histórico en 2024, con altas tasas de interés, mientras que las tasas de crecimiento se encuentran en su mínimo histórico para este siglo. Esto está creando un sobreendeudamiento, ya que muchas economías emergentes están pagando más por el servicio de la deuda que por educación, salud y largo plazo. Como las exportaciones y el crecimiento del PIB no pueden seguir el ritmo de los crecientes niveles de deuda, no sorprende que el servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios esté alcanzando niveles peligrosos para un número cada vez mayor de países", advierte.

### **Argentina**

De acuerdo a la última revisión del acuerdo de deuda con el FMI, "la deuda pública sigue siendo sostenible, pero no con alta probabilidad". Se estima que este año la deuda bruta se ubique alrededor del 86 por ciento del PBI. En particular, la deuda externa pública equivale al 56 por ciento del PBI.

El último informe de deuda emitido por el Gobierno muestra que la deuda bruta a fines de marzo equivale a 403.044 millones de dólares, una suba del equivalente a 33 mil millones de dólares. Dicho incremento se explica por la dinámica de la deuda en pesos.

En 2024, el país debe pagar en compromisos externos 3786 millones de dólares de intereses y otros 3657 millones en amortizaciones, sumados a los 1450 millones netos de desembolsos que se le adeuda al FMI.

En 2025, la cuenta es de 3968 millones de dólares en intereses, 6285 millones en amortizaciones y otros 3473 millones para el FMI. En 2026, de 3934 millones en intereses, 6173 millones en amortizaciones y 4603 millones de dólares para el FMI. En los años subsiguientes, la factura del FMI se agranda. "Para el mediano plazo, las obligaciones de deuda correspondientes con el FMI se proyectan en un 7 por ciento de las exportaciones", indica el Fondo.

El FMI plantea que la intención del Gobierno "no es incrementar el endeudamiento externo, sino gestionar mejor las obligaciones". A pesar de ello, el ministro Caputo busca dinero fresco, incluso del propio Fondo, para poder mostrar alguna carta en materia política con el levantamiento del "cepo cambiario" y el despeje de las incertidumbres que amenazan con volver a acelerar la dinámica de la inflación.

Marcos Galperin y el negocio de las fintech con el pago de prestaciones

# Ve "curros" donde no hay y gana con lo gratuito

El dueño de Mercado Libre aseguró que les cortaría el "curro a los gerentes de la pobreza" al pagar las asignaciones a través de su fintech "gratuitamente". Mal informado o publicidad engañosa.

da ayer en su cuenta de X en respuesta a otra usuaria de la red social, que cuestionó que el Gobierno le hubiera cedido "el negocio millonario" de ofrecer el pago de la asignación universal por hijo (AUH) y por embarazo (AUE), entre otras, a través de cuentas de Mercado Pago. Pero la expresión de Galperín incurre en, por lo menos, dos errores: ni existen organizaciones cooperativas ni de otro tipo que hayan intermediado en el pago de esas asignaciones, ni es en verdad "gratis" el servicio que presta, porque la "clientela" de beneficiarios que captura a través del mecanismo es una fuente de potenciales negocios para su fintech (finan-

"Es tal el placer de cortarles el

curro a todos los gerentes co-

operativistas de la pobreza y los piquetes, que lo hacemos gratis". La afirmación es del multimillonario

director ejecutivo de Mercado Li-

bre, Marcos Galperin. Fue publica-

"Hoy todos los beneficiarios cobran a traves del Banco Nación directamente. No hay intermediación, se deposita la asignación en su cuenta. Lo que se ha hecho es ampliar a la posibilidad de que participen también las billeteras virtuales", explicó a Páginal 12 Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social y actual diputado nacional hacia los sectores aludidos. de Unión por la Patria.

ciera tecnológica).

cio cobra directamente del banco. Tiene una tarjeta, una cuenta bancaria, se le deposita y retira el dinero como cualquiera o compra con tarjeta de débito", explica Arroyo el sistema vigente antes que aparecieran las fintech en escena. "La billetera virtual no corta ninguna intermediación", agrega.

La firma de Galperín promocionó el viernes en la red X, que "los beneficiarios de la AUH, asignaciones familiares y por embarazo, Progresar y programa Hogar ya pueden cobrar estas prestaciones de manera totalmente gratuita a través de Mercado Pago".

"Yo acá veo dos problemas -advirtió Arroyo-, uno que para mí es bien complejo, y es que va a ser más facil el acceso al crédito y el endeudamiento de las personas que están cobrando el beneficio. Las billeteras virtuales te llevan rápidamente a endeudarte en un contexto tan complejo, tan dificil en materia de ingresos. El sobreendeudamiento de las familias ya es un problema serio y puede convertirse en una cuestión verdaderamente crítica".

Piedra libre para el negocio de las fintech que logren captar una cifra importante de beneficiarios que ingresen a su sistema de billeteras virtuales. Arroyo le apuntó también a otro aspecto preocupante de la incorporación de las fintech al pago de asignaciones. "Se está logrando, a través de este mercanismo, que las billeteras virtuales accedan, más allá del negocio financiero, a una base de información sustantiva" de un padrón de beneficiarios de prestaciones asistenciales del Estado.

En definitiva, ni tan filántropo ni tan eficiente para "cortar curros" resulta la participación de Galperín y Mercado Libre en el pago de asignaciones. Pese a que hasta el presidente de la Nación lo respaldó publicando en su cuenta personal las manifestaciones de Galperín, lo cierto es que estas revelan la falta de conocimiento de cómo funcionaba el sistema de pagos antes de su irrupción. Y su afan por "cortarle el curro" a "piqueteros y gerentes cooperativistas de la pobreza" quedó en simple expresión de su odio

El impacto de la intervención de "La persona que recibe el benefi- las fintech que describe es falso. Es más, en realidad esa intervención podría ser motor de otros "curros" financieros, como el del sobreendeudamiento ya descripto.

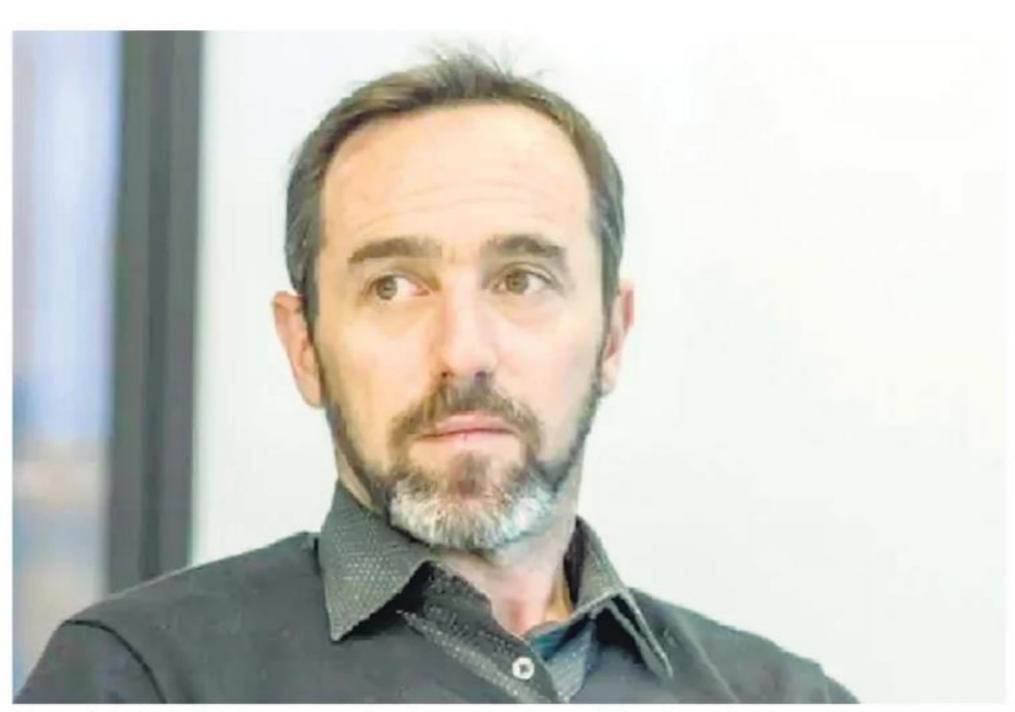

Marcos Galperin. Por "el placer de cortarles el curro a los gerentes de la pobreza y los piquetes".

Caputo viaja a Washington a la reunión de Primavera del FMI

### Leve repunte de los dólares financieros

Los dólares financieros empezaron la semana con volatilidad y terminaron este lunes con aumentos de hasta casi 3 por ciento. Se destacó la suba del 2,6 por ciento del contado con liquidación, que cerró en 1074 pesos y del 1,6 por ciento del mep, que finalizó en 1021. A su vez, el dólar blue aumentó 10 pesos y terminó en 1015. La situación se complementó con una fuerte caída de los activos bursátiles. Algunas acciones argentinas en Nueva York llegaron a perder hasta 9 por ciento.

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará esta semana a Washington para participar de la Reunión de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y buscará acercar posiciones con el organismo con vistas a un nuevo acuerdo que permita un mayor desembolso de dólares en los próximos meses. El equipo económico busca conseguir fondos frescos para levantar los controles cambiarios.

El tradicional cónclave reunirá

a los ministros de finanzas y banqueros centrales de todos los países miembros del organismo entre el 17 y 19 de abril en la capital estadounidense. En el transcurso de las jornadas, el FMI dará a conocer las nuevas perspectivas globales y las proyecciones actualizadas para las principales economí-

as del mundo.

En el caso de la Argentina, el staff report que elaboró el equipo técnico del organismo de crédito internacional recientemente estimó una recesión de 2,8% y una inflación promedio de 250% en 2024.

Además de participar en los



El dólar contado con liqui cerró la jornada en 1074 pesos.

encuentros centrales, Caputo buscará reunirse bilateralmente con la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, y su número dos, Gita Gopinath, para avanzar con las negociaciones sobre un nuevo acuerdo. También tiene planeado concretar un encuentro con Janet Yellen, secretaria del Tesoro y principal asesora económica del presidente esadounidense, Joe Biden.

Con respecto a la implementación de un nuevo programa, el FMI indicó en su última revisión que era anticipado referirse a esa posibilidad, al asegurar que "la séptima revisión del programa concluyó el 31 de enero, permitiendo el desembolso de 4.700 millones de dólares. Nuestro objetivo sigue siendo apoyar las políticas encaminadas a fortalecer la estabilidad macroeconómica en Argentina, protegiendo al mismo tiempo a los más vulnerables. Aún es prematuro discutir las modalidades precisas del programa".

El complejo agropecuario, a pesar de no tener la sequía histórica, enfrenta nuevas dificultades que pueden limitar la llegada de dólares a la economía. Uno de estos problemas no sólo es la baja de los precios de algunas materias primas de alimentos. Un informe de la Bolsa de Cereales de Rosario muestra que empiezan a haber amenazas para las exportaciones por otros problemas como la aparición de plagas que impactan en el maíz. Desde la Sociedad Rural (SRA) hablaron de pérdidas irreversibles.

Principalmente, la plaga que amenaza al campo y la llegada de nuevos dólares de exportaciones de llama chicharrita y, según la Bolsa de Cereales, es un fenómeno que se vincula al cambio climático (entre lo que se destaca las menores heladas). En solo un mes, la expansión de la chicharrita del maíz destruyó 6,5 millones de toneladas del cereal por lo que, por ahora, la estimación de la cosecha se reduce a 50,5 millones de toneladas.

"Durante esta campaña, se detectaron chicharritas desde muy temprano porque tuvimos un invierno muy cálido".

Además, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ya redujo en 4,5 millones de toneladas su proyección de la cosecha debido a otros factores, lo que implica que la pérdida será aún mayor según estimaciones de la SRA.

En detalle, la chicharrita es un insecto conocido científicamente como Dalbulus Maidis y está generando severos daños en las cosechas de maíz, que se encuentran en pleno desarrollo.

La SRA ha pedido al gobierno nacional y a los estados provinciales que armen comités de crisis para mitigar esta problemática. Nicolás Pino, presidente de la SRA, expresó su preocupación después de recorrer el norte del país, advirtiendo que la chicharrita tendrá un impacto negativo en el cultivo del maíz, especialmente en las siembras tardías.

Esta situación no se limita al norte de Argentina, sino que se extiende a la región centro y otras zonas productivas que "han perdido gran parte de la producción" debido a esta plaga. Pino alertó que "estamos en plena etapa de cosecha y a medida que va avanzando, la situación se agudiza".

El insecto Dalbulus Maidis es

Fuerte caída en las perspectivas de cosecha de maíz por una plaga

# Como si faltara crisis, ahora llegó chicharrita

La Bolsa de Cereales advirtió que ya se perdieron 6,5 millones de toneladas y la estimación de cosecha bajó a 50,5 millones.



El insecto Dalbulus Maidis es vector de numerosas bacterias que afectan al maíz.

vector de numerosas bacterias,

entre ellas la que provoca el

"achaparramiento del maíz", una

enfermedad que puede reducir

hasta un 100 por ciento los rindes del cereal. De acuerdo con

especialistas del INTA, las con-

diciones de altas temperaturas y

abundantes precipitaciones, jun-

to con el escalonamiento en las

fechas de siembra fueron las

principales causas de la rápida re-

producción y migración de esta

plaga que afecta al maíz. Se trata

de los mismos argumentos que se

presentan en los informes de la

El investigador del INTA Re-

conquista, Santa Fe, Diego

Szwarc, precisó que "la chicha-

rrita es endémica de la zona nor-

te de la Argentina, tanto del

noroeste como del noreste" y, si

bien su aparición se da todos los

años en estas zonas, "durante es-

ta campaña, se detectaron chi-

charritas desde muy temprano

porque tuvimos un invierno muy

cálido, con pocas heladas y de

baja intensidad. En consecuen-

cia, la chicharrita sobrevivió a

esas condiciones y estuvo presen-

te en los primeros maíces sem-

brados en el norte, aumentando

su crecimiento poblacional".

Bolsa de Cereales.

### Cifras de febrero

### Cae demanda de naftas

a demanda de combusti- bles cayó un 1,8 por ciento en febrero debido a suba de precios y la recesión, según un informe de la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados Hidrocarburos, Energía y Combustibles (Catheda). Luego de que Javier Milei fue electo presidente el 19 de noviembre, las petroleras avanzaron con una recomposición de sus precios. En la Ciudad de Buenos Aires el 25 de noviembre YPF ajustó el precio de la nafta premium un 13 por ciento. El 8 de diciembre aplicó otro 26,3 y el 13 de diciembre un 37 más. El 3 de enero subió un 26, el 1 de febrero otro 6,5, el 1 de marzo un 7,5 y ahora un 4,6 por ciento. De este modo, en poco más de cuatro meses subió un 196 por ciento.

### El Banco Central aceptó un pedido de la CAME

### Facilidades para las pymes

El Banco Central anunció una reducción en los plazos establecidos para el pago de importaciones destinadas a las micro, pequeñas y medianas empresas. La medida, publicada ayer en el Boletín Oficial, responde a una solicitud elevada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

A partir del 15 de abril, las importaciones oficializadas por personas humanas o jurídicas que clasifiquen como mipymes podrán abonarse en un plazo de 30 días corridos. De esta manera, se deja sin efecto el sistema de pago en cuatro cuotas del 25% del valor FOB (mercadería puesta a bordo de un transporte

marítimo) a 30, 60, 90 y 120 días. "Se dejó de lado el sistema de pagos en cuatro cuotas del 25% del valor FOB a 30, 60, 90 y 120 días", destacaron desde CAME.

Además, el BCRA habilitó el pago anticipado del 20% del valor FOB en los casos de importación de bienes de capital cursados por mipymes. La autoridad monetaria también incorporó a las operaciones de importaciones de bienes que pueden cancelarse totalmente desde su registro de ingreso aduanero, a partir del 15 de abril, los ingresos oficializados de uranio natural, uranio enriquecido y sus compuestos, agua pesada o circonio y sus manufacturas, destinadas a la elaboración de energía o combustibles.

NA

Las modificaciones en la normativa responden a un pedido formal realizado por CAME al Gobierno "para el sostenimiento de la actividad de las pymes". La entidad gremial-empresaria mantuvieron un encuentro con el secretario de Economía del Conocimiento, Marcos Ayerra, y con el jefe de Gabinete de la cartera

económica, Miguel Schmuklere, donde plantearon la necesidad de avanzar en esa dirección.

Desde CAME consideraron "fundamental la regularización de la operatoria para las mipymes que importan insumos para la industria nacional" y destacaron que "así, se pone el foco en el sector manufacturero, que es donde más se necesita el flujo de bienes para la producción".



El pueblo cordobés donde el presidente Javier Milei ganó el balotaje con el 82 por ciento de los votos

# Mabe echó a 200 empleados en Luque

La fabricante mexicana de las marcas Drean y Patrick justificó los despidos por la fuerte caída en las ventas que registra.



La fábrica se inauguró en 1964 y a inicios de 2023 pasó a manos mexicanas.

La empresa mexicana Mabe, ex Drean, despidió a 200 de sus 900 trabajadores de su planta de Luque, localidad cordobesa donde Javier Milei se impuso el año pasado en el balotaje presidencial con el 82 por ciento de los

La recesión económica impactó de lleno en las ventas de esta fábrica que es la mayor empleadora, no solo de Luque sino también de varios pequeños pueblos vecinos como Calchín, Sacanta, El Arañado y Villa del Rosario. La caída de las ventas impactó fundamentalmente en los productos de alta gama. Entre ellos, lavarropas, lavavajillas y cocinas.

guró a Mitre Córdoba que desde la del lavarropas de carga frontal automático, su principal producto, cayeron un 50 por ciento. "Esto ha-

70 países. En Argentina es operadora de marcas como Drean y Pa-

La reducción de personal comenzó a principios de este año. "Se van de a 15 o 20 personas por semana, especialmente de la parte de producción. Se están fabricando unos 800 lavarropas menos por día", dijo uno de los trabajadores al diario La Voz.

Otro de los trabajadores despedidos contó: "Tengo un hijo discapacitado. Me quedé sin obra social para él y tuve que cortar su tratamiento. En Luque ahora ves al cartero y parece que vieras al cuco. El día que me dejaron sin trabajo yo había ido a trabajar como siempre. El intendente Diego Viano ase- Llevaba 31 años en la fábrica y nunca tuve un llamado de atenempresa le dijeron que las ventas ción. Cuando iba a entrar a mi casa veo al cartero que dobla por mi cuadra. Ahí nomás me imaginé lo peor y no me equivoqué: me traía



"Tengo un hijo discapacitado. Me quedé sin obra social para él y tuve que cortar su tratamiento", aseguró uno de los despedidos.

bla de replantearse un montón de cosas para ellos. Y también a nivel ventas los otros productos han caído. La venta ha caído un 50 por ciento en el mercado interno. Por eso repercute en otros tipos de actividades también acá, hay tercerizados. Hay elementos que se fabrican por fuera de la fábrica que también se están resintiendo", aseguró.

"No es la primera crisis que se vive aquí en este pueblo. Cuando estaba Alladio también sufrimos este tipo de crisis, pero la empresa lo manejó de otra forma. Esta gente tiene otro tipo de criterios que son las nuevas reglas de juego que presenta hoy el mercado laboral aquí en Luque", cerró el intendente.

La fábrica de lavarropas y lavavajillas se instaló en 1964 por iniciativa de José Marcos Alladio y luego de Américo Alladio. En enero de 2023 pasó a manos de la empresa de capitales mexicanos Mabe, la cual tiene presencia en

el telegrama que decía que no tenía que volverme a presentar a la empresa".

Al mismo tiempo que envía los telegramas de despido, la firma le ofreció a otros trabajadores retiros voluntarios o jubilaciones anticipadas. El retiro voluntario es para aquellos empleados con más de diez años en la empresa. Las condiciones ofrecidas incluyen el pago del 60 por ciento del valor correspondiente a la indemnización y el mantenimiento por seis meses del seguro médico. Además, Mabe informó que la planta permanecerá cerrada durante dos semanas, entre el 22 de abril y el 6 de mayo y solo habrá guardias mínimas.

La ciudad de Luque pertenece al departamento de Río Segundo, en Córdoba. Allí La Libertad Avanza sacó el 82 por ciento de votos en las últimas elecciones, con la promesa de ajustar a la casta y mejorar la situación económica de los que menos tienen.

### Cuando el equipo funciona, todo funciona.

Lográ un espacio de trabajo más inteligente con impresoras láser y equipos multifunción Kyocera. Aplicaciones y servicios personalizados para digitalizar, imprimir y administrar tus documentos. Servicio técnico en todo el país y el costo más bajo por copia.

DISTRIBUIDOR OFICIAL: BRUNO HNOS.

Tel.: 4362-4700 / 4788 / 4766

Av. Independencia 401 (1099) Bs. As. bruno@brunohnos.com.ar - www.brunohnos.com.ar (in) brunohnos-kyoceraarg

brunohnos\_kyoceraarg (f) brunohnos.kyoceraarg









### Por Santiago Brunetto

Cuatro fugas en dos semanas. Protestas por las condiciones de hacinamiento. Dos mil presos en lugares con capacidad para menos de mil y donde los reclusos no deberían pasar más que un período transitorio. Una ciudad sin servicio penitenciario propio. La situación de las comisarías y alcaidías porteñas se sigue caldeando y este fin de semana no fue la excepción: dos nuevos presos se fugaron de una comisaría de Villa Urquiza, mientras que en Lugano tuvieron que contener una protesta de reclusos que terminó con cinco personas heridas. Un escenario que, según advierten especialistas a este diario, "va a agravarse" si continúan las políticas de

Los efectivos de la Comisaría Vecinal 12C de Juramento al 4367, barrio de Villa Urquiza, se encontraron este lunes por la mañana con dos presos menos. Al realizar el conteo matutino, informaron a Páginal 12 fuentes policiales, vieron que faltaban dos reclusos y que los barrotes de una celda habían sido limados. Aseguran que terminaron de escaparse por una ventana. Los prófugos fueron identificados como Héctor Montoro, de 37 años y detenido por robo, y Javier García, de 35 años y recluido por portación de arma de fuego. Hasta el momento la Policía porteña no logró dar con ninguno de los dos.

endurecimiento de penas con el

sistema actual "saturado".

El hecho se suma a las otras tres fugas que se produjeron en la ciudad en los últimos quince días: una en el barrio de San Telmo, otra en Balvanera y la siguiente en Caballito. Entre ellas lograron escaparse quince presos, a los que ahora se suman los nuevos dos prófugos, de los que la policía logró encontrar a seis. A eso hay que sumarle lo ocurrido este sábado en la Comisaría Vecinal 8A de Leguizamón al 4300, barrio de Villa Lugano. Allí

Las comisarías están saturadas, la Ciudad

no tiene un servicio penitenciario propio

y la población carcelaria sigue creciendo.

Las razones de fondo en la seguidilla de escapes de detenidos en comisarías porteñas

# Los presos que gritan "viva la libertad, carajo"

En Villa Urquiza escaparon dos: fue la cuarta fuga en dos semanas. También hubo una protesta con heridos en Villa Lugano. Advierten que la situación "va a agravarse".



La Comisaría Vecinal 12C, de Juramento al 4367, último episodio de fugas porteñas.

ejes sustanciales y conexos detrás de este escenario: la falta de personal especializado para realizar labores penitenciarias y la insuficiencia de los lugares que operan como centros de detención.

"El problema no resuelto de la Ciudad es que no tiene su propio servicio penitenciario ni personal específico para esa tarea", advierte la exministra en este sentido, y ño, al primero de abril de este año había 1980 detenido en comisarías y alcaidías, casi el doble que un año atrás y también el doble de las plazas "ideales" de esos lugares. El informe indica que el 95,2 por ciento de esos presos corresponden a procesos llevados adelante por los fueros federales y nacionales. El dato le sirve a la administración porteña para seguir sosteniendo su pedido a Nación para que se lleve a los detenidos al Servicio Penitenciario Federal (SPF), reclamo que incluso suscitó cruces públicos entre el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, y la ministra nacional, Patricia Bullrich.

"El SPF se llenó, está a tope, por eso Nación argumenta que no tiene más lugar. Sin embargo, cada vez tenemos más presos", sostiene en diálogo con Páginal 12 Macarena Fernandez Hofmann, coordinadora del equipo de política criminal y violencia en el encierro del CELS. "El porcentaje de crecimiento en los últimos tres meses, desde el 15 de enero de este año, es del 58 por ciento", apunta y agrega que "en los últimos diez años se ve un crecimiento de toda la población carcelaria, pero sobre todo en el AMBA, porque la Ciudad cada vez genera más privados de la libertad de la Justicia nacional que van al SPF. Sin cupos ahí, los detenidos van a las comisarías

que están llenas de gente".

Esa "saturación", asegura Fernandez Hofmann, no es azarosa sino que responde al proceso de modificación y endurecimiento de leyes y penas que aumentaron de un modo u otro la población carcelaria. La especialista menciona, por ejemplo, la modificación de la ley de flagrancia, mientras que Frederic subraya en el mismo sentido la guir ocurriendo. Las dos especialistas utilizan la misma expresión sobre lo que puede pasar de acá en más: "Va a agravarse", sostienen. Se apoyan sobre todo en el incremento de los discursos y la actuación punitiva que el Gobierno porteño viene mostrando en los últimos meses. "Veo un recrudecimiento del instrumento policíaco punitivo ante la falta de políticas sociales", apunta Frederic en este sentido.

El propio Wolff se jactó en declaraciones públicas, luego de la primera fuga, de tener un "14 por ciento más de detenidos en los tres meses que llevamos de gestión", mientras que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, ya envió a la Legislatura su proyecto de "ley de reiterancia". El proyecto prevé que si una persona es detenida teniendo ya una causa judicial abierta, esperará presa el proceso. Mientras tanto, ante las sucesivas fugas, el Ministerio anunció este fin de semana que ocho comisarios, 37 subcomisarios y cinco inspectores fueron reasignados a distintas alcaidías para intentar contener la situación.

También en la Legislatura, desde la oposición ya presentaron diversos proyectos sobre la situación en comisarías y alcaidías. El diputado de Unión por la Patria (UxP) Matías Barroetaveña ingresó un pedi-

Ante las sucesivas fugas, ocho comisarios, 37 subcomisarios y cinco inspectores fueron reasignados a distintas alcaidías.

se organizó una protesta por las condiciones del lugar, que incluyó un principio de incendio en uno de los calabozos. El fuego fue contenido y no hubo prófugos, pero cinco personas resultaron heridas: tres presos con lesiones en las piernas y dos policías que inhalaron humo y sufrieron quemaduras leves.

Los hechos configuran una situación preocupante dentro de las comisarías y alcaidías, lugares inicialmente preparados sólo como recintos transitorios para presos sin resolución de su situación procesal. Para la exministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, hay dos agrega que, por ese motivo, "la Policía porteña está afectando un numero significativo de su personal para el cuidado de detenidos y detenidas". "Ese personal no sólo no está capacitado porque su entrenamiento es para tareas policiales, investigativas o preventivas, no penitenciarias, sino que sus condiciones de trabajo son bastante precarias y sin rotación", agrega.

A este combo se le suma el crecimiento exponencial del número de presos en la ciudad. Según el último informe del Observatorio de Políticas Penitenciarias y Derechos Humanos del Poder Judicial portedesfederalización de la ley de drogas, concretada en 2019. "Eso incrementó muchísimo la tasa de población carcelaria y no estamos hablando de un delito federal sino ordinario, por lo que en ese caso no habría por qué pedir plazas a Nación", subraya la exministra, presidenta del Instituto En Foco de Políticas sobre Delito, Seguridad y Violencias.

La ecuación parece simple. Si las comisarias están saturadas, la Ciudad no tiene un servicio penitenciario propio y la población carcelaria sigue creciendo, las situaciones vividas estas semanas van a se-

do de informes para, entre otros puntos, conocer "si existe algún tipo de control interno y externo acerca de las condiciones de alojamiento", cuál es el presupuesto destinado a la creación de comisarías y alcaidías, y la cantidad de personal policial afectado a la custodia de esos lugares. Por su parte, la diputada Claudia Neira, también de UxP, pidió a Wolff y Diego Kravetz, jefe de la Policía porteña, que convoquen al Consejo de Seguridad y Prevención del Delito de la Ciudad "para discutir el tema institucionalmente y trabajar en soluciones".

Experiencia \_ Blackie \_

# Mes del Jazz

Sala Caras y Caretas abril Sarmiento 2037 112

19:30

CR Big Band + Ivan Papetti

Entradas a la venta en alternativateatral.com



FM 89.1 Blackie

SOLO JAZZ -



International Jazz Day

#### I EN LA CIUDAD

### Semana del bodegón

A partir de una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Económico porteño, hasta el próximo viernes 19 de abril, habrá descuentos del 20 por ciento y promociones especiales (que incluyen entrada, plato principal, postre o café) con cualquier medio de pago en más de 50 bodegones de la Ciudad. La iniciativa Pintó Bodegón busca fomentar el desarrollo económico del rubro promoviendo uno de los grandes protagonistas de la cocina porteña. Estas iniciativas "son ideales para acercar el talento y el trabajo de los gastronómicos porteños a nuestros vecinos. Una semana a pleno sabor, con descuentos y nuevas propuestas para compartir en familia, o con amigos. En cada bodegón que abre para agasajarnos con sus platos hay inversión, capacitación y empleo para mucha gente", afirmó el ministro Roberto García Moritán. Algunos locales gastronómicos también contarán con propuestas culturales como números artísticos, show de música en vivo. DJs, entre otras. Para consultar la información de Pintó Bodegón se podrá escribirle a BOTI, el whatsapp de la Ciudad, al 11-5050-0147.

### I MAR DEL PLATA

### Temporal y destrozos

Mar del Plata fue epicentro de un fenómeno meteorológico complejo, marcado por un ciclón subtropical que provocó estragos en la ciudad balnearia. Desde la madrugada de ayer, el temporal dejó un rastro de destrucción, con caídas de mampostería, carteles, árboles y otros daños, aunque hasta el momento no se han reportado heridos. Si bien la situación se mantuvo relativamente controlada durante las primeras horas del día, la tarde estuvo marcada por momentos de alerta debido a fuertes ráfagas de viento. En este contexto, en la ruta 2, se registraron dos accidentes que tuvieron como protagonistas a dos camiones. Además, el impacto del temporal se hizo sentir en el suministro eléctrico, con cortes en Camet, Félix U. Camet, Playa Dorada, El Boquerón y en forma parcial en Sierra de los Padres. A pesar de los daños materiales y los inconvenientes provocados por el temporal, hasta el momento no registraron evacuados ni zonas anegadas en la ciudad. Sin embargo, las autoridades municipales continúan monitoreando la situación de cerca y brindando asistencia a aquellos sectores afectados por el ciclón.

El gobierno nacional aseguró que detectó supuestas irregularidades en la concesión de permisos para el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) y anunció que se revisan los requisitos de ingreso a ese programa nacional. El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que durante la gestión de Alberto Fernández se aprobaron más de 90 mil solicitudes sin un diagnóstico respaldado por "evidencia científica".

En el marco de una auditoría impulsada por la administración libertaria en el Ministerio de Salud de la Nación, se está llevando a cabo un "exhaustivo análisis" sobre la tenencia de cannabis medicinal. Específicamente, el Gobierno evalúa el Reprocann, según sostuvo Adorni.

La noticia fue anunciada durante la conferencia de prensa habitual del vocero presidencial, quien dijo que el Gobierno está realizando una tarea "meticulosa" para garantizar el cumplimiento de los requisitos de inscripción en el registro de personas autorizadas a cultivar cannabis

En el Ministerio de
Salud de la Nación, se
está llevando a cabo un
"exhaustivo análisis"
sobre la tenencia de
cannabis medicinal.

para fines medicinales personales. Según Manuel Adorni, esta medida se debe a que durante la gestión anterior "se aprobaron más de 90 mil solicitudes sin un diagnóstico respaldado por evidencia científica".

Este dato fue revelado junto con otros resultados preliminares de la auditoría en curso en el Ministerio de Salud, que incluyen medidas como la reducción del 60 por ciento en la planta de cargos políticos, la disminución de 48 vehículos y la finalización de contratos con más de 600 consultoras. En este contexto, el vocero dijo que a la fecha, y producto de esta primera fase de la auditoría, "se logró un recorte de 140 mil millones de pesos".

Y añadió: "Seguimos desarmando el modelo empobrecedor del Estado presente. Un modelo de despilfarro que nos quería hacer creer la farsa del Estado 'te cuida' y al final a los únicos que protegió fue a sus amigos y a sus negocios".

El Reprocann es una base de datos diseñada para poder registrar a aquellas personas que cuenten con las condiciones para acceder a un cultivo controlado de la planta de cannabis, con fines de tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor.

En Argentina, el cultivo y el uso del cannabis para fines medicinales El Gobierno revisará las inscripciones al Reprocann

# La lupa sobre el derecho al cultivo

Es el registro oficial de personas autorizadas a cultivar cannabis con fines medicinales. Corren riesgo 90 mil solicitudes.



El Reprocann es una base de datos que registra a las personas autorizadas a cultivar.

o terapéuticos es legal desde 2020. Los beneficiarios directos de este programa son pacientes con indicaciones médicas de especialidad médica o formulación magistral, cuyo suministro está gestionado por farmacias autorizadas.

Asimismo, aquellos pacientes que requieran cultivar la planta de cannabis para su tratamiento deben inscribirse en el Reprocann para obtener la debida autorización. Este sistema se enmarca en una política de salud pública que busca garantizar un acceso equitativo, seguro y regulado a terapias alternativas que han demostrado ser efectivas en determinadas condiciones médicas.

### Opinión Por Emilio Ruchansky\*

### El derecho a la salud, en juego

Reprocann no es "un registro de inscripción de productores de cannabis" como afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni sino de "personas autorizadas al cultivo controlado con fines medicinales y/o terapéuticos". Este programa, creado por resolución ministerial en 2021 en el marco de una ley nacional, se basa en la necesidad de miles de pacientes que reciben autorización para cultivar hasta nueve plantas hembra de cannabis. Puede hacerlo la persona interesada, puede designar a otra o una asociación civil sin fines de lucro. Como se ve, no son "productores" sino pacientes, que además deben presentar una indicación médica (para lo cual asistieron a consultas con especialistas en su patología a tratar).

El Ministerio de Salud es quien revisa y aprueba cada requisito, por lo que no hay novedad alguna en las palabras de Adorni cuando afirma que se "comenzaron a revisar los requisitos de inscripción" en el marco de una auditoria en dicha cartera. Salvo que lo que se quiera sea cambiar directamente los requisitos, consensuados y perfeccionados durante meses por la gestión anterior junto a un Consejo Honorario Consultivo constituido por organizaciones de la sociedad civil. Una de las claves del Reprocann fue mejorar la accesibilidad. Vale recordarlo.

Por otro lado, desde la vocería se agregó más confusión al denunciar: "Se detectó que en la gestión anterior se emitieron 90 mil solicitudes sin diagnósticos basados en evidencia científica". El ministerio no emite solicitudes, las recibe, procesa y decide si las autoriza. Por lo tanto, no queda claro si Adorni se refiere a personas que iniciaron el trámite o quienes ya tienen autorización: un universo que comprende a alrededor de 300 mil personas. Está en juego el derecho a la salud de todas estas personas y otras que esperan su autorización, por lo que se agradecería más claridad y conocimiento del tema.

\* Integrante del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica.

## RICOS Y FAMOSOS

UNA NOVELA QUE HIZO HISTORIA

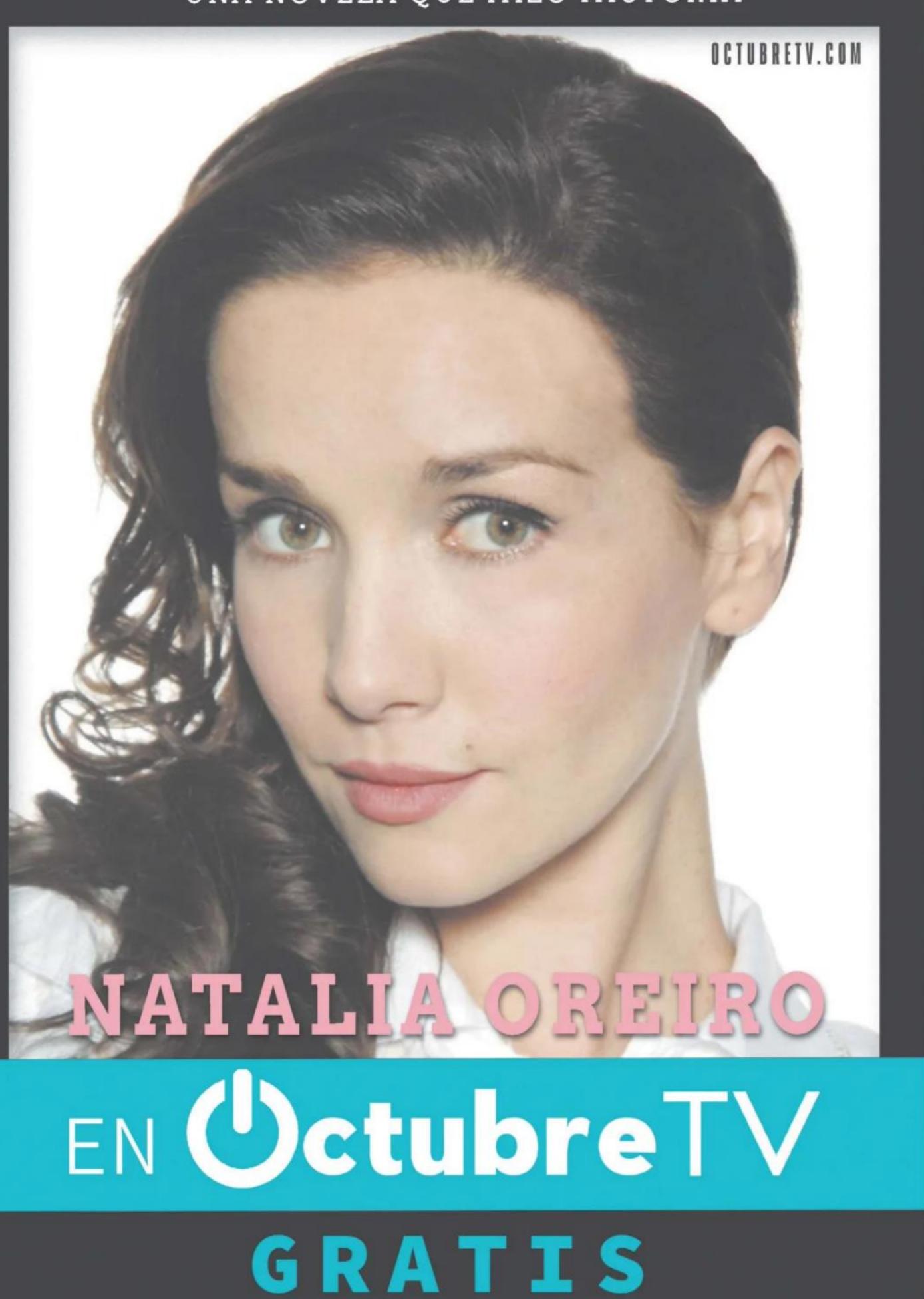

El Gobierno dio de baja el programa "Libros para aprender" y confirmó que no realizará la compra de los 14 millones de ejemplares prevista para este año. Así, el Ministerio de Capital Humano, informó que los libros destinados a estudiantes de primaria, secundaria y jardines de infantes de todo el país, dejarán de ser distribuidos.

Desde el Gobierno fundamentaron la decisión en una supuesta "falta de transparencia" del programa y decidieron directamente cortar el presupuesto. Además, desde la cartera dirigida por Sandra Petovello argumentaron que el procedimiento "estaba muy demorado" como para llegar a tiempo con el inicio de clases, apuntaron a los costos de la distribución y aseguraron que en años anteriores "los libros llegaron de forma azarosa a las escuelas, sin contemplar su diseño curricular".

Durante el traspaso de gobierno, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, había mostrado interés en continuar con el programa nacional creado en la anterior gestión, pero finalmente desde el Ministerio definieron la retirada de su formato

Desde su creación en 2022, el programa permitió que muchos alumnos pudieran llevar un libro a sus casas por primera vez.

nacional y optaron por invitar a las provincias que estén interesadas en continuar con la adquisición de los ejemplares a realizar la compra para luego pedir el reembolso a la Nación. Su idea es que sean las jurisdicciones las que financien la distribución de los manuales en las escuelas.

Esto no fue bien recibido por varios distritos que miran con desconfianza la certeza de pago de un gobierno que ya cortó distintas partidas provinciales, como el Fondo de Incentivo Docente (Fonid). De todas maneras, hasta ahora no se firmó ningún convenio con las provincias, por lo que se espera el cierre definitivo del programa.

### El programa

El Programa "Libros para aprender" fue implementado en 2022 y 2023 por la gestión del exministro de Educación Jaime Perszyck. Su objetivo era cumplir con el derecho a la educación y garantizar el acceso universal a libros esenciales para el aprendizaje, tanto libros escolares como obras literarias que fomentan la lectura autónoma y las actividades en el aula.

De esta manera contemplaba la compra y la entrega de material bibliográfico y cuentos a estudiante de El Gobierno cerró el programa de entrega de textos escolares

# Sin libros para los estudiantes

"Libros para aprender" entregaba 14 millones de ejemplares en todo el país. El Ministerio de Capital Humano decidió clausurarlo.



El gobierno nacional "invitó" a las provincias a que se ocupen de entregar los libros.

escuelas de gestión estatal y de gestión privada cuota cero y oferta única. Cada ejemplar tenía el nombre y le pertenecía al alumno y con eso buscaba que los libros puedan ser un puente entre la escuela y la familia.

En los años previos, el proceso lo condujo la Nación, aunque las máximas autoridades educativas de las 24 jurisdicciones seleccionaron los textos de acuerdo a su plan de estudios.

Asimismo se abrió un convocatoria para que las editoriales que quisieran (participaron más de 50) presentaran sus materiales de acuerdo con los requerimientos que establece este Ministerio. Luego, una comisión nacional revisaba las propuestas y realizaba una primera selección. Finalmente, expertos de cada jurisdicción definían los textos para su provincia.

El impacto que tuvo en las pro-

vincias fue dispar, mientras que para algunas no fue imprescindible, como el caso de Capital Federal y Mendoza que ya imprimen sus propios libros, para otras, como Corrientes, Santiago del Estero o Río Negro, el programa permitió que muchos alumnos pudieran llevar un libro a sus casas por primera vez.

Informe: Lucía Bernstein Alfonsín.

La Ciudad lanza un subsidio para cubrir parte del arancel

### Una ayuda para pagar el colegio

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la puesta en marcha de la "Ayuda cuota escolar", destinado a los alumnos que estudian en escuelas privadas subvencionadas, con la que se podrá cubrir parte del arancel mensual. La asistencia se extenderá durante tres meses (a partir de mayo) y alcanzará hasta el 50 por ciento de la cuota programática, con un tope mensual de 30 mil pesos por cada hijo. La inscripción estará disponible desde hoy y hasta el lunes 20 de mayo.

A diferencia de los "vouchers" anunciados por la Nación, los re-

quisitos para solicitar la ayuda del Gobierno porteño no prevén un tope de ingresos familiares. Además, el beneficio estará disponible para los alumnos de escuelas privadas de nivel inicial, primario y secundario con cualquier porcentaje de subvención estatal (desde del 40 hasta el 100 por ciento). Otra diferencia con respecto al programa nacional es que la Ciudad de Buenos Aires girará los fondos directamente a las escuelas, no a las familias.

Asimismo, según se informó oficialmente, el beneficio no tiene restricciones por cantidad de hijos: en caso de tener más de un hijo, las familias podrán solicitar la ayuda para cada uno que se encuentre en edad escolar. Las familias que se hayan anotado para recibir los "vouchers educativos" del Gobierno nacional también podrán recibir este beneficio: no son excluyentes.

La medida fue presentada a la prensa en una reunión encabezada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. La "ayuda cuota escolar" abarcará hasta 212 mil alumnos de los tres niveles (36 mil de inicial, 99 mil de primaria y 77 mil de secundaria) de 854 escuelas subvencionadas.

### Por Pablo Esteban

A tono con otros organismos de la administración pública, desde el Hospital de Clínicas advierten que por falta de fondos solo podrán funcionar hasta mayo. La institución, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, solo tiene presupuesto suficiente para un mes más y las alertas se encienden entre quienes lo administran así como en toda su comunidad de profesionales y pacientes. De no mediar refuerzos por parte del gobierno de Javier Milei -con una inflación interanual de 287 por ciento-, la institución que hace un siglo y medio de historia se dedica a la asistencia, la docencia y la investigación podría cerrar sus puertas.

El próximo jueves, por una situación que evalúan "insostenible", realizarán un abrazo simbólico a la entidad ubicada en CABA (Av. Córdoba 2351). Así lo refiere en diálogo con Páginal12 Marcelo Melo, profesor y director del Hospital. "Con viento a favor tenemos presupuesto hasta mayo. Estamos limitando mucho las prestaciones: tenemos muchos problemas con los turnos quirúrgicos al reprogramar cirugías, así como tampoco podemos comprar medicamentos de alto costo para tratar a las personas internadas porque escapan a nuestras posibilidades". Y continúa: "También se ven seriamente afectadas nuestras funciones de docencia e investigación. Buscamos que el Hospital vuelva a funcionar para poder cumplir con el lema de Enseñar, curar e investigar.

Se estima que, al año, la institución recibe las consultas de 365 mil personas y realiza 9 mil intervenciones quirúrgicas. Todos los días, entre profesionales, administrativos, pacientes y familiares, 10 mil personas caminan sus pasillos e ingresan a sus salas. Se trata del mejor hospital público nacional y uno de los mejores de Latinoamérica, de acuerdo al ranking confeccionado por Hospirank. De hecho, se destaca por aspectos como la capacidad de diagnóstico y la infraestructura quirúrgica. Sin embargo, ante la falta de presupuesto, la calidad de atención se reduce de manera notable.

El Hospital de Clínicas, en buena medida, atiende individuos que muchas veces no tienen acceso al sector privado (el 50 por ciento no dispone de cobertura social) y aproximadamente un 30 por ciento de los pacientes son jubilados con cobertura PAMI. Sobre ello, Melo amplía: "La gran mayoría de los que se atiende no tiene cobertura. La mitad proviene de CABA y la otra parte de Provincia de Buenos Aires y el resto del país. Después, también tenemos un porcentaje importante de pacientes de PAMI y una menor porción de personas que, pese a tener cobertura privada, nos eligen porque vienen recomendadas por la excelencia del servicio que prestamos".

# La motosierra avanza en el Hospital de Clínicas

Depende de la UBA y tiene fondos hasta mayo. Se atienden 365 mil personas al año, de las cuales la mayoría no tiene cobertura médica. Convocan a un abrazo simbólico.



El jueves próximo habrá un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas para denunciar su situación.

Adrián Pérez

El Clínicas también realiza tareas de investigación y docencia de primer nivel, crucial para la formación de recursos humanos. Se calcula que unos 1500 estudiantes de las diferentes carreras médicas asisten cada día para completar su formación y poder especializarse en terreno. Los jóvenes que acompañan en el consultorio a un profesional de mayor trayectoria necesitan aprender porque serán los profesionales del futuro. Por este motivo, las prácticas en salud en instituciones de calidad son decisivas.

Desde aquí, Melo observa: "Es un Hospital escuela que se dedica muchísimo a la docencia. Aquí se forman los diferentes profesionales de las diversas especialidades que en el futuro trabajarán en otros hospitales o bien en centros privados. Se formaron en una universidad pública de primer nivel y pasaron por el Clínicas para la parte asistencial". Un orgullo argentino que el gobierno libertario busca desfinanciar.

Los alumnos argentinos, entre los más distraídos

### La tentación del celular en clase

Las últimas cifras de las Pruebas PISA mostraron un preocupante panorama sobre el ámbito educativo argentino. Según los informes, los estudiantes locales lideran dos aspectos críticos: son los más propensos a distraerse con el uso de celulares durante las clases y también encabezan la tabla mundial en términos de ruido y desorden en el aula.

Los datos subrayaron un problema que va más allá de simples distracciones en clase; se trata de un fenómeno que impacta profundamente en el proceso educativo y en el rendimiento académico de los estudiantes argentinos.

Los informes adicionales de PISA -el estudio internacional

que evalúa los logros en el aprendizaje de los jóvenes de 15 años en Matemática, Lectura y Cienciaproporcionaron una radiografía detallada de la educación en Argentina en comparación con el panorama internacional.

Según estos resultados, más del 50 por ciento de los estudiantes argentinos admitió distraerse con sus propios celulares durante las clases, una cifra que superó ampliamente el promedio global. Además, Argentina lideró a nivel mundial en la proporción de estudiantes que se distraen constantemente debido al uso de dispositivos por parte de otros compañeros, con un alarmante 45 por ciento.

En comparación con otros países tracciones por ruido o desorden.

de la región, como Uruguay, Argentina enfrentó una situación aún más crítica. Mientras que en Uruguay el 23 por ciento de los estudiantes se distrajeron constantemente debido al uso de dispositivos por parte de otros compañeros, en Argentina esta cifra se eleva al 45 por ciento.

Además, el informe reveló que Argentina se encuentra entre los países con mayores niveles de ruido y desorden en el aula, lo que representó un desafío adicional para los educadores. En comparación, países como Corea y Japón destacan por su disciplina y orden en el aula, con apenas un 5 por ciento de estudiantes que reportan dis-

#### Falta de medicamentos e insumos

Frente al aumento de las prepagas -previa desregulación del gobierno- y la escalada del precio en los medicamentos, el Clínicas se ubica como una opción para cada vez más gente. El problema es que, ante una afluencia creciente, la institución se halla cada vez más desguarnecida. Así, cuando hace apenas unos meses los pacientes conseguían turnos en dos o tres semanas, en el presente lo hacen a cinco o seis meses.

Según el último informe de Ceprofar (Centro de Profesionales Farmacéuticos), "los laboratorios medicinales continúan aumentando los precios sin ningún tipo de regulación ni control". En febrero incrementaron los precios por sobre la inflación; esto es, 15,8 por ciento frente a una inflación de 13,2 por ciento. Si se tiene en cuenta el período que va desde el 1º de noviembre al 29 de febrero de 2024, los medicamentos recetados más usados llevan un aumento de 146 por ciento, contra un 93 por ciento de inflación.

A partir de estas subas, buena parte del presupuesto del Hospital se destina a la compra de estos insumos mientras otros comienzan a faltar, como los materiales descartables. "El problema de que se trate de una institución sanitaria es que la inflación de los insumos hospitalarios fue muy alta. En los medicamentos estamos hablando de una inflación que en algunos casos llega a 800 o 1000 por ciento. De esta manera, el presupuesto del año pasado que estamos utilizando para este 2024 nos queda recontra corto", dice Melo.

### Un golpe duro

La idea de prorrogar en 2024 el presupuesto de 2023 obedece, según los argumentos que utiliza el ministerio de Economía, a lograr el déficit 0. La premisa subyacente es la existencia de un Estado ineficaz que despilfarra, que debe ajustar sus cuentas y despedir a aquellos trabajadores que sobran. Lo que, por el contrario, la motosierra del gobierno no tiene en cuenta es el rol fundamental que cumplen la mayoría de los organismos que busca arrasar.

Melo ingresó al hospital en 1986 y lo dirige desde 2017. Con toda esa experiencia a cuestas, remata: "A excepción de una época muy mala durante tres o cuatro meses en 1985/86, la situación actual es de las más complicadas. Nos preocupa mucho porque, precisamente, el año pasado tuvimos un desempeño muy bueno. Teníamos insumos y veníamos muy bien. Es una lástima: hace poquito las cosas andaban tan bien y les dábamos una respuesta muy aceptable a la comunidad. Ahora, de golpe, ocurre todo lo contrario".

pablo.esteban@pagina12.com.ar

I NEUQUÉN

### Hackers triple X

Los bloopers a través de Zoom o las plataformas digitales durante los encuentros virtuales no fueron un suceso exclusivo de la pandemia. La tecnología, que se impuso para "facilitar" algunas cuestiones, a veces juega una mala pasada, y un ejemplo reciente fue lo que sucedió en la Legislatura de Neuquén, cuando en plena reunión comenzó a difundirse un video sexual. El in-



sólito e incómodo momento tuvo lugar ayer, cuando intrusos ingresaron a la sala de la reunión virtual, de la que participaban diputados y ministros del gobierno provincial, y comenzaron a proyectar imágenes de contenido sexual. La interrupción ocurrió mientras tenía la palabra el jefe de bloque del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Gabriel Álamo, según precisó el diario Río Negro. El video pornográfico estuvo exhibido durante varios segundos en la pantalla hasta que lograron retirarlo.

I CASO MARÍA MARTA

### Pachelo apeló la condena

Los abogados defensores de Nicolás Pachelo, condenado a prisión perpetua por el crimen de María Marta García Belsunce en 2002, apelaron la pena que le aplicó la Cámara de Casación Bonaerense. Raquel Pérez Iglesias y Marcelo Rodríguez Jordán presentaron un recurso "de Ca-



sación horizontal y otro extraordinario de inaplicabilidad de ley impuesto con excepcionalidad por la norma", por lo que pidieron "que se mantenga la absolu-

ción pronunciada por la primera instancia sobre Pachelo". La defensa de Pachelo cuestionó el fallo de Casación al señalar que "han emitido un pronunciamiento alejado de la prueba y del derecho". Los jueces de la Sala II de la Cámara de Casación Bonaerense habían revertido la absolución del Tribunal Oral dictada en 2022 y condenaron a prisión perpetua a Pachelo por el crimen de María Marta.

res imputó por "cláusulas abusivas" a la empresa Worldcoin, que viene llevando adelan-

te el polémico escaneo del iris a personas que entregan ese dato personal a cambio de una suma de dinero en criptomonedas. La cuestionada compañía tecnológica podría ser multada en más de 1000 millones de pesos. El caso reaviva el debate sobre los riesgos de entregar información privada y no poder recuperarla.

La provincia de Buenos Ai-

El Ministerio de Producción bonaerense dispuso la imputación a Worldcoin luego de que Defensa de los Derechos de las y los Consumidores detectara la inclusión de cláusulas abusivas incorporadas en los contratos de adhesión que obligan a aceptar, en presunta infracción a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.

Las autoridades bonaerenses también advirtieron contradicciones entre lo informado por la propia empresa y la información obtenida a partir de fiscalizaciones realizadas en distintas localidades de la provincia. "Tras la intimación, la empresa no respondió de manera satisfactoria e incurrió en contradicciones, como en cuanto al escaneo de datos biométricos de menores", informaron desde el Ministerio.

WorldCoin es una compañía internacional que se presenta a sí misma como una organización sin fines de lucro, llamativamente radicada en las Islas Caimán. Según su sitio web oficial, su objetivo es "crear instituciones de gobernanza y de economía digital global más inclusivas y equitativas".

En distintos puntos del país, la empresa realiza un escaneo facial y del iris de las personas para generar una "Identidad Digital única a nivel mundial" (conocida como World ID), la que les permitiría acceder a una moneda digital (World Coin) a través de una aplicación, denominada World App. WorldCoin asegura que cuenta con casi 3 millones de usuarios únicos de más de 120 países, entre ellos, Argentina.

En 2023 se suscitaron denuncias sobre posibles vulneraciones a la Ley de Protección de Datos Personales, ya que en distintas ciudades se instalaron "postas" de esta compañía, en la que se ofrece una suma de dinero virtual equivalente a 60 dólares por persona a cambio de sus datos biométricos, tomados por escaneo de rostro y del iris del ojo. En los puntos indicados suelen formarse filas de varias cuadras de interesados en hacerse de ese monto.

"Cabe preguntarse si los datos biométricos se almacenan o si son eliminados en forma inmediata, si hay bases de datos donde quedan guardados y dónde se almacenan los datos personales de Imputan a la empresa Worldcoin por "cláusulas abusivas"

# El escaneo del iris, en la mira

La empresa que hace el escaneo de iris podría ser multada en 1000 millones de pesos en la provincia de Buenos Aires.



La imputación a Worldcoin fue dispuesta por el Ministerio de Producción bonaerense.

las y los usuarios de la Argentina", observó Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia, organismo del que depende la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores. "La complejidad de estos contratos, lo novedoso de la operatoria desplegada, el bien jurídico que está en juego y la falta de información impiden comprender clara y plenamente las reglas y el funcionamiento de toda esta operatoria", añadió Aguilar.

En estos contratos de adhesión, denominados "Términos y Condiciones de Uso", "Aviso de Privacidad" y "Formulario de Consentimiento de datos", Worldcoin incurriría en distintas infracciones. Las fiscalizaciones realizadas por la Provincia determinaron que la empresa no exhibe señalizaciones que indiquen que el requisito mínimo de edad para acceder al servicio es de 18 años, lo que implicaría el escaneo de datos personales de personas menores de edad.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio, los relevamientos también descubrieron contradicciones en lo informado por la

El caso de la empresa Worldcoin reaviva el debate sobre los riesgos de entregar información privada y no poder recuperarla.

empresa en cuanto al uso, resguardo y almacenamiento de los datos biométricos recolectados de rostros y ojos de usuarias y usuarios argentinos, información privada que, aparentemente, sería almacenada en Brasil.

Entre las diversas cláusulas abusivas detectadas, están las que habilitan a la empresa a interrumpir el servicio sin ningún tipo de reparación ni reembolso. Y también las que obligan a usuarios y usuarias a renunciar a reclamos colectivos y establecen que la normativa aplicable, para residentes en la Argentina, sean leyes extranjeras, en este caso, de las Islas Caimán, además de indicar que las eventuales disputas se resuelvan a través de un arbitraje

en California, Estados Unidos, infringiendo lo establecido expresamente por el Código Civil y Comercial de la Nación.

La empresa, que se expone a multas de hasta 1000 millones de pesos, realizó sus actividades en distintas localidades bonaerenses, donde convocaba a las y los consumidores a brindar datos biométricos personales y privados a cambio de instalarse en el teléfono la aplicación de finanzas World App y recibir criptomonedas de la firma Worldcoin.

Esta práctica está prohibida en Estados Unidos y restringida en Europa. En la Argentina, la empresa WorldCoin se encuentra en la mira de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). La agencia nacional, que realiza una investigación desde agosto de 2023, le solicitó a la compañía extranjera que aporte más documentación sobre sus operaciones para determinar si hubo violaciones la Ley 25.326, de Protección de Datos Personales. Además, conformó con otros países un Grupo de Trabajo sobre la actividad de la empresa en el marco de la Red Iberoamericana de Protección de Datos.

### DE LUNES A VIERNES MANTENETE INFORMADO





TLN CENTRAL

TLN AL CIERRE 23.15















Elon Musk, el empresario multimillonario admirado por el presidente Javier Milei, anunció que despedirá al 10% de los trabajadores que tiene empleados en su compañía Tesla, que diseña, fabrica y vende autos eléctricos, componentes para la propulsión de vehículos eléctricos, techos solares, instalaciones solares fotovoltaicas y baterías domésticas.

Según informó ayer la web Electrek, fue el propio Musk quien dio a conocer la noticia a sus empleados, a través de un correo electrónico que explicaba que de cara a la "próxima fase de crecimiento" que enfrentará la empresa, es importante "reducir costes y aumentar la productividad".

"Como parte de este esfuerzo, hemos realizado una revisión exhaustiva de la organización y tomado la difícil decisión de reducir la plantilla más de un 10 % globalmente", añadió el magnate sudafricano con nacionalidad estadounidense.

En su último reporte anual, Tesla indicó que tenía unos

Tesla indicó que tenía unos 140.000 empleados, por lo que se estima que la notificación de despidos alcanzará a 14.000 personas.

140.000 empleados, por lo que se estima que la notificación de despidos alcanzará a aproximadamente 14.000 personas.

El anuncio se produce pocos días antes de que la empresa dé a conocer los resultados financieros del primer trimestre y pocos días después de que adelantase que las ventas cayeron un 8,5% en ese periodo y que las acciones de la compañía perdieron casi un 30% de su valor.

En las últimas semanas, la compañía optó por bajar sus precios en Estados Unidos de forma significativa para incentivar la demanda y reducir su inventario de vehículos.

Los analistas del sector indican que el periodo de rápido crecimiento que ha caracterizado a Tesla en los últimos años ha llegado a su fin con el aumento de la competencia por parte de fabricantes tradicionales, las dificultades para reducir costos y el fuerte aumento de la producción de vehículos eléctricos de empresas chinas.

### El encuentro con Milei

El anuncio de Tesla también se conoce a días del encuentro El multimillonario que recibió a Milei en su fábrica

# Musk anunció despidos en Tesla

El magnate desvincula al 10% de los trabajadores que tiene empleados en su compañía que diseña y vende autos eléctricos.



El magnate Musk dijo que "el futuro será inspirador", tras su encuentro con el presidente Milei.

que el multimillonario sudafricano mantuvo en Texas con el presidente Javier Milei, quien viajó a Estados Unidos para ser distinguido como "Embajador Internacional de la Luz" por la organización judía ortodoxa Jabad Lubavitch.

Para cumplir con la cita, el Presidente -que ya había cruzado varios mensajes con elogios por la red social X con el empresariose trasladó más de 2 mil kilómetros, desde la costa de Miami hasta la ciudad de Austin. La excusa fue conocer la fábrica Giga Texas, aunque el magnate sudafricano se fue antes y no participó del recorrido.

De la actividad, el mandatario argentino se volvió sin anuncios oficiales, pero con la experiencia de haber manejado una Cybertruck y armado un book de fotos que compartió orgulloso en sus redes. Y la promesa de un futuro encuentro en Argentina para realizar un gran evento en Buenos Aires fomentando las ideas libertarias.

La canciller Diana Mondino aseguró que la aventura lo "consolidó" a Milei como uno de los "líderes más importantes del planeta".

El dueño de Tesla y también de la red social X, por su parte, se quedó con la esperanza de hacer pie en las copiosas reservas de litio que habitan el suelo sudamericano y auguró que el futuro será "emocionante e inspirador". Entre Argentina, Bolivia y Chile se concentran el 54 %de las reservas mundiales de ese mineral.

En dos años espera desarrollar hasta cinco proyectos

### La estrategia de Chile con el litio

El gobierno del izquierdista Gabriel Boric anunció ayer que espera que se desarrollen en los próximos dos años entre tres y cinco nuevos proyectos de explotación de litio, en el marco de la estrategia público-privada que busca duplicar la producción actual del mineral en la próxima década.

Chile, segundo productor mundial de este mineral clave para la fabricación de baterías para movilidad eléctrica, abrió formalmente el proceso para que los inversionistas privados, chilenos o extranjeros, muestren su interés por desarrollar proyectos de litio en algunos de los 26 salares, que representan el 18% del territorio salino del país sudamericano.

"Esperamos que al final de nuestro gobierno (en marzo de 2026) estén en vías de desarrollo (...) entre tres a cinco nuevos proyectos de litio", dijo en rueda de prensa el ministro de Economía, Nicolás Grau.

El gobierno de Boric ya definió la explotación y protección de la red de salares de Chile, que tiene una de las mayores reservas conocidas del mineral, crítico para la transición energética global. El proceso de recepción de interés por los 26 salares –ubicados a lo largo del extenso desierto de Atacama, en el norte Chile–durará 60 días. Los resultados se darán a conocer en julio próximo.

"Esta expresión de interés es amplia. No tiene restricciones desde

En paralelo avanza el proceso para explotar de manera conjunta entre agentes públicos y privados cinco salares: Pedernales, Grande, Los Infieles, La Isla y Aguilar. Por su importancia estratégica y cantidad de producción, el Estado chileno tendrá la participación mayoritaria de la explotación del salar de Atacama y en el salar de Mari-

el punto de vista de quiénes

pueden expresar interés", deta-

lló por su parte la ministra de

Minería, Aurora Williams.

Del salar de Atacama, Chile extrae actualmente todo el litio que exporta, mediante la explotación mediante concesiones de la empresa chilena SQM y de la estadounidense Albemarle. El año pasado, las exportaciones de carbonato de litio representaron el 5,3% del total de los envíos chilenos, una baja frente al 8,4% de 2022.



Boric respalda una estrategia público-privada.

I EFE

El expresidente estadounidense Donald Trump denunció que el juicio que arrancó ayer contra él por los presuntos sobornos a la exactriz Steffany Clifford, conocida como Stormy Daniels, forma parte de una persecución política contra él, de la que culpa directamente a la Ad-

ministración de Joe Biden.

"Es una causa que nunca debería haberse abierto", afirmó el magnate en una breve comparecencia ante los medios a su llegada al tribunal de Nueva York donde comenzó el primer juicio penal contra un antiguo inquilino de la Casa Blanca, en medio de una amplia atención política y mediática. "Esto es un asalto a Estados Unidos. Nunca había ocurrido nada parecido", añadió.

Con traje azul, camisa blanca y corbata roja, y pequeño pin de la bandera estadounidense en la solapa, Trump entró en la mañana a la sala 1530 del Tribunal Supremo de Manhattan con semblante tenso y serio. El Departamento de Policía (NYPD) acudió para garantizar la seguridad y los medios para retransmitir lo ocurrido. Además hubo una veintena de trumpistas que portaban gorras rojas —símbolo oficial de la campaña de Trump desde 2016— y enormes banderas de Estados Unidos, para poner el grito en el cielo por la "caza de brujas" a la que se enfrenta el exmandatario y candidato republicano a las presidenciales de noviembre.

La primera jornada del juicio estuvo dedicada al inicio de la selección del jurado. En total, fueron llamados unos 200 posibles candidatos al juzgado y se espera un proceso de selección arduo, que puede llevar varios días, hasta conseguir un panel de 12 jurados que ambas partes consideren imparciales, además de siete reservas por si alguno falla.

El juez a cargo del juicio, el colombiano Juan M. Merchan, dijo que celebrará la semana que viene una audiencia sobre una moción para sancionar a Trump por sus publicaciones en redes sociales, según los periodistas presentes en el juicio. La Fiscalía de Manhattan pidió al juez que lo castigue por desacato de la "orden mordaza" que limita sus comentarios públicos sobre el caso, después de que él publicara mensajes recientes sobre potenciales testigos del proceso.

Entre otras cosas, la Fiscalía señaló tres publicaciones del expresidente en Truth Social sobre la actriz porno Stormy Daniels y su exabogado Michael Cohen, personajes clave en el juicio; sobre eso, el abogado de Trump, Todd Blanche defendió que solo eran respuestas a los "ataques difamatorios, repetidos y vehementes" de Daniels y Cohen contra su cliente, recogió The New York Times.

Primer día de juicio penal al expresidente por supuesto soborno

# Desde el banquillo, Trump clama ser un perseguido

La fiscalía de Manhattan pidió al juez que sancione al candidato republicano por desacatar la orden mordaza que limita sus comentarios públicos del caso.



"Esto es un asalto a Estados Unidos. Nunca había ocurrido nada parecido", dijo Trump a los medios.

AFP

Al comenzar el juicio, Merchan había leído a Trump una disposición legal conocida como "Parker warning", la cual reconoce su derecho a asistir al juicio como acusado pero establece consecuencias si interrumpe el proceso. Trump aceptó esa provisión, la cual indica que el acusado podría ser excluido de la sala y encarcelado por mala conducta, permitiendo así que el juicio continúe en su ausencia. Además, contempla su arresto si no se presenta cuando es requerido.

Según The Guardian, aunque el abogado de Trump, Todd Blanche, afirmó que el republicano tiene la intención de estar presente durante todo el juicio, también indicó que podría ausentarse en algunos días, como por ejemplo, durante la graduación de su hijo menor, Barron. Este tema fue discutido previamente en una reunión matutina entre las partes del caso para tratar cuestiones de procedimiento.

Trump enfrenta 34 cargos por este caso: está acusado de haber disfrazado como gastos legales de la Organización Trump, la empresa familiar, el pago de 130.000 dólares a Daniels a través de Cohen para que se mantuviera en silencio sobre una presunta relación sexual en 2006, poco después de haber contraído matrimonio con su actual esposa, Melania Trump, y de que naciera el hijo que tienen en común, Barron. El magnate habría hecho esto para proteger su campaña por las elecciones presidenciales 2016, que finalmente ganó contra la demócrata Hillary Clinton. Esta acusación puede acarrearle una condena de hasta cuatro años de cárcel.

secretos nucleares y planes de ataque a otros países. Esos documentos no habrían sido almacenados de manera segura, sino que acabaron en diferentes rincones de la residencia, como un dormitorio, un salón de baile y un baño. Trump además habría conspirado para obstruir los esfuerzos del gobierno para recuperar los archivos, incluso desafiando una citación. El juicio por esta causa está previsto para el 20 de mayo.

Trump está acusado de haber disfrazado como gastos legales de su empresa familiar el pago de 130.000 dólares a la actriz Daniels.

Ahora bien, Trump tiene otras causas entre manos. En Florida, está imputado por el mal manejo de materiales clasificados. Según la Fiscalía, tras dejar el poder en 2021, el exmandatario ordenó trasladar desde la Casa Blanca a su mansión en Mar-a-Lago decenas de cajas con recortes de periódicos, cartas, fotos y también cientos de documentos confidenciales, incluida información sobre

En Washington, afronta un juicio federal por su intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020 en las que perdió contra Biden y por haber instigado el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El expresidente está acusado de varios delitos que podrían acarrearle un máximo de 55 años de cárcel y el juicio estaba previsto para el pasado 4 de marzo, pero sus abogados lograron estirar el caso hasta el punto de que muy difícilmente se celebraría antes de las elecciones de noviembre.

La defensa alega que Trump está protegido por la llamada inmunidad presidencial y logró abrir un pleito paralelo al respecto que debe resolverse antes. El Tribunal Supremo celebrará una audiencia al respecto el 25 de abril. Más allá de lo que decida el Supremo, con tres de sus nueve miembros nominados por el propio Trump, su decisión de aceptar el caso ya supuso una victoria para el republicano porque retrasó el juicio sobre el asalto al Capitolio.

En el estado sureño de Georgia, el expresidente enfrenta un segundo caso penal, en un tribunal estatal, por sus intentos de revertir las elecciones de 2020. Sin embargo, el proceso judicial estuvo marcado por la polémica por la relación sentimental que la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, mantuvo con Nathan Wade, un subordinado al que contrató para llevar el caso contra Trump. Eso desató una controversia legal que acabó con la dimisión de Wade y dilató el proceso contra el presidente, para el que todavía no hay fecha, durante semanas.

Las acusaciones provienen de los estados de Washington, Florida, Georgia y Nueva York. Si Trump llegara a ser condenado en los casos de Washington y Florida antes de los comicios y ganara, podría intentar indultarse. Sin embargo, ese poder no se extiende a los casos de Georgia y el de Stormy Daniels en Nueva York, porque son procesos estatales. El presidente estadounidense sólo puede conceder indultos por delitos federales.

En Nueva York solo podría indultarlo el gobernador, actualmente demócrata, mientras que en Georgia las medidas de gracias son concedidas por una Junta de Indultos y Libertad Condicional, integrada por cinco miembros. Además, allí un criminal sólo puede solicitar un indulto al menos cinco años después de haber cumplido la pena de prisión y siempre que haya "llevado una vida respetuosa con la ley" desde su puesta en libertad.

Opinión Por Atilio A. Boron

### Rarezas de la guerra en Medio Oriente

I ataque de Irán a Israel produjo, previsiblemente, mínimos daños materiales y nada más. El sitio web de la CNN, insospechado de simpatías chiítas, dijo que "la operación de Teherán estaba muy coreografiada, aparentemente diseñada para minimizar las bajas y maximizar el espectáculo." Y más adelante en ese mismo posteo agregaba que toda esta movida "parecía diseñada para fracasar: cuando Irán lanzó sus drones asesinos desde su propio territorio, a unos 1.000 kilómetros de distancia, avisó a Israel con horas de antelación." Caso raro de un beligerante que avisa a su enemigo que va a ser objeto de un ataque. En todo caso, esta es una más de las tantas rarezas que vienen ocurriendo en la región.

La principal, hasta ahora, fue la facilidad con que unos 1500 milicianos de Hamas pudieron traspasar la frontera más y mejor vigilada del mundo, penetrar en territorio is-

raelí, secuestrar a más de 250 personas, matar a un número indefinido de otras y regresar sin ser molestados a sus campamentos de base en Gaza. Sin duda, uno de los grandes misterios de la guerra moderna y un baldón insanable para los servicios de seguridad israelí.

Lo concreto: el régimen ultraderechista israelí está desatado. Ni siquiera Joe Biden parece poder contener al carnicero de Tel Aviv. No sólo bombardea palestinos a mansalva sino que el 3 de abril ametralló un convoy

de la World Central Kitchen (WCK) y mató a 7 voluntarios que llevaban comida para los refugiados. Dos días antes, el 1º de Abril, había dado rienda suelta a sus pulsiones violentas y bombardeó el consulado de Irán en Damasco. Al día de hoy son 16 las personas que perdieron su vida a causa del ataque ordenado por un personaje que el presidente Milei considera un baluarte en la defensa de los valores de Occidente. Por supuesto, parece que entre esos (dis)valores figura el genocidio, practicado con escandalosa crueldad por el premier israelí contando para ello con el beneplácito de la mayoría de los líderes del Occidente "democrático" y, en sugestivo paralelismo con lo ocurrido con Hitler, con el blindaje informativo de las oligarquías mediáticas encargadas de desinformarnos y manipular a la población.

Esos líderes hicieron "mutis por el foro" ante la flagrante violación de la Convención de Viena -que consagra la inviolabilidad de embajadas y consulados y la inmunidad de las personas que allí se encuentran- por parte del régimen israelí. A Bibi parecen importarle un bledo minucias como las estipu-

ladas por esa convención, fundamental para la labor de la diplomacia. El escandaloso silencio del liderazgo occidental fue roto, pocos días después cuando el gobierno ecuatoriano ordenó el violento allanamiento de la embajada de México en Quito y el secuestro del ex vicepresidente Jorge Glas, que allí se encontraba asilado. Este bárbaro atropello fue rápida y enérgicamente condenado por Washington y su peonada: la OEA y los muy serviles gobiernos europeos, como una salvajada que atentaba contra el derecho internacional. Claro, Ecuador no es Israel y Noboa no es Netanyahu. Lo del primero debe ser condenado sin atenuantes. aunque no haya matado a nadie. El segundo cuenta con toda la protección para sus crimenes, por eso el decadente "Occidente colectivo" condena a uno y condona al otro. Es más, la fenomenal usina de fabricación de mentiras que responde a la burguesía imperial denuncia a Irán como un "esta-

do terrorista". En línea con lo que proclaman los poderes dominantes del sistema internacional la Cámara Federal de Casación Penal del muy desprestigiado Poder Judicial de la Argentina -que según una encuesta reciente merece la confianza de apenas el 12 % de la población- acaba de emitir un fallo en el cual califica a Irán de esa manera.

Tan rotunda definición de dicha Cámara merece una pequeña apostilla. Sería bueno que en sus fundamentos diga cuántas personas indefensas fueron masacradas por los misiles iraníes, cuántos niños, cuántos hospitales destruyeron con sus armas, cuántas escuelas, cuántas universidades, cuántas ciudades arrasaron. Convendría saberlo. Y si no se sabe es porque nunca perpetraron esos crímenes. En cambio, al día de hoy el país que nuestro irresponsable presidente considera como un faro de los valores occidentales lleva hasta ahora asesinados unos 34.000 palestinos indefensos, 15.000 de los cuales son niños, y se estima que hay unos 8.000 gazatíes más que yacen bajo los escombros de Gaza. Además el régimen israelí destruyó 30 hospitales,

casi 400 escuelas y las 12 universidades existentes en Gaza, y bombardea a quienes están haciendo cola para conseguir alimentos o huir de ese holocausto.

Pese a ello Israel es la brillante estrella de la democracia en Medio Oriente mientras que Irán es una tenebrosa autocracia. Un dato final: el régimen de Netanyahu cuenta, gracias al apoyo financiero y militar de Occidente, con un arsenal de 90 ojivas nucleares, e Irán con ninguna. No sólo eso: Israel junto con India y Pakistán es una de las tres potencias atómicas que nunca firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear. En suma, el mentiroso relato de Washington y sus protegidos, Israel en este caso, no resiste el menor análisis. Si hay una amenaza de armas de destrucción masiva en Medio Oriente ese peligro proviene de Israel, no de Irán, que no las tiene.

Uno último comentario sobre el circense "comité de crisis" convocado de urgencia

> que ha sido designado por nuestro presidente como blanco de posibles ataques del terrorismo internacional. Medida insensata que revela la ineptitud del ocupante de la Casa Rosada y su entorno de asesores y que coloca a la comunidad judía y al resto del país en peligro sin que el estado tenga recursos para desarrollar un amplio programa de protección de los templos y las instituciones comunitarias dado que lo único que dice Milei es que "no hay plata". Si esto es cierto y no miente, ¿cómo financiará el imprescindible refuerzo de

por Milei para un país

la seguridad de esas instalaciones y la gente que allí acude, pues esto exige equipos, personal y recursos varios?

Si no tiene dinero para el combustible que necesitan los pilotos de la Fuerza Aérea para entrenarse, ¿de dónde obtendrá los recursos para protegernos de eventuales ataques terroristas? Además, ¿cree este trasnochado economista que Elon Musk y sus amigos acudirán en tropel a invertir en un país que, según confiesa su presidente, está en el radar del terrorismo internacional? Evidentemente, el hombre habla por hablar, y lo hace sin ton ni son. En fin, inventariar los dislates y disparates del elenco gobernante, todos con un signo profundamente reaccionario, sería una empresa interminable. Por ahora le pedimos al presidente que no hable más, que ponga fin a sus sobreactuaciones motivadas para ocultar el derrumbe de la economía argentina y que no ponga en peligro la seguridad de los sufridos habitantes de este país con gestos y declaraciones altisonantes y reñidos con la realidad que nos pueden llevar a ser víctimas de una guerra que no es nuestra y que jamás hemos declarado.

Los países occidentales pidieron ayer a Israel e Irán que eviten una escalada en el conflicto entre los dos países para que éste no se generalice en la región de Medio Oriente, mientras que Teherán trata de contener las posibles consecuencias por su ataque con cientos de drones y misiles del sábado con una ofensiva diplomática y a la vez advertencias a Washington y Tel Aviv.

En declaraciones ante los medios de comunicación durante un acto con el primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, afirmó: "En las 36 horas desde entonces, hemos estado coordinando una respuesta diplomática para tratar de evitar una escalada. La fuerza y la sabiduría deben ser las dos caras de la misma moneda".

El ministro británico de Exteriores, David Cameron, destacó en una entrevista la importancia de que Israel no intensifique la tensión en Medio Oriente. "Israel tiene todo el derecho a responder como un país soberano independiente al ser atacado de esta manera. Pero creo que estamos muy ansiosos por evitar una escalada y decirles a nuestros amigos en Israel que es momento de pensar tanto con la cabeza como con el corazón", señaló.

El canciller alemán, Olaf Scholz, condenó el ataque iraní e instó tanto a Teherán como al gobierno de Benjamin Netanyahu a contribuir a una "desescalada" de las tensiones. "Repito mi advertencia: no se puede seguir gestionando así (la situación) por parte de Irán. Por eso es importante que se haga todo para lograr una desescalada sobre el terreno", afirmó.

Preguntado por una posible represalia israelí, el canciller alemán calificó como impresionante el modo en el que Israel logró repeler el ataque con la cooperación de socios regionales e internacionales. "Supone un gran rendimiento del ejército y de la defensa aérea israelíes. Es un éxito que no se debería desperdiciar. De ahí nuestro consejo (a Israel) de contribuir ellos mismos a la desescalada" y no tomar represalias en respuesta al ataque, expresó.

El presidente francés, Emmanuel Macron, acusó a Irán de haber llevado a cabo "un ataque desproporcionado" contra suelo israelí, pero también pidió contención a Israel. "Israel puede luchar contra el terrorismo (...) pero es una democracia y tiene que hacerlo de forma proporcionada", señaló el presidente galo.

El ejército israelí afirmó que los muertos en el bombardeo contra el consulado iraní en Damasco, motivo por el que Irán había justificado su ataque, estaban involucrados en actividades de "terrorismo contra Israel", en las primeras declaraciones oficiales sobre el ataque ocurrido el 1 de abril.

Tras el ataque iraní con cientos de drones y misiles sobre Tel Aviv

# Piden a Israel e Irán que eviten una escalada

Occidente teme la represalia israelí y por eso pidió contención en Medio Oriente. El jefe de Estado Mayor israelí, Herzi Halevi, prometió una respuesta contra Teherán.



Bombardeos israelíes sobre un poblado al sur del Líbano, en medio de las tensiones con Irán.

El bombardeo israelí mató a siete iraníes (además de seis sirios), entre ellos varios altos cargos de la Guardia Revolucionaria iraní, como el líder de su rama Fuerzas Quds para Siria y el Líbano, el general de brigada Mohamed Reza Zahedi. "Lo que sé es que quienes murieron en Damasco eran

sé. No sé de ningún civil muerto en ese ataque", añadió el portavoz. También afirmó que los militares harán "todo lo que sea necesario" para proteger el Estado de Israel. "Lo haremos en la ocasión y el momento elegido", subrayó.

En la misma línea, el jefe de Estado Mayor israelí, el general Her-

Canadá anticipó que el G7 impondrá nuevas sanciones contra Irán e hizo un llamado por un alto el fuego en la Franja de Gaza.

miembros de las Fuerzas Quds. Eran personas involucradas en terrorismo contra el Estado de Israel", indicó el portavoz del ejército, Daniel Hagari.

"Entre esos terroristas operativos había miembros del Hezbollah y ayudantes iraníes. No había un solo diplomático ahí según lo que zi Halevi, prometió una respuesta al ataque iraní. "Responderemos al lanzamiento de estos numerosos misiles, misiles de crucero y drones sobre el territorio del Estado de Israel", declaró en una visita a la base de Nevatim, en el sur del país, según un comunicado.

Israel tampoco pierde de vista

su conflicto con Hamas en la Franja de Gaza. "De acuerdo con la decisión del Gabinete de Guerra, el ministro Gallant discutió una serie de medidas en preparación para las operaciones en Rafah, con énfasis en la evacuación de civiles y la expansión de las actividades relacionadas con el envío de comida y medicamentos a Gaza", informó un comunicado oficial. Las autoridades todavía no anunciaron una fecha para la entrada del Ejército en la ciudad, donde miles de palestinos acudieron a buscar refugio tras el comienzo de la guerra entre Israel y el grupo islamista el pasado 7 de octubre.

Mientras tanto, Irán trata de contener las posibles consecuencias de su ataque. El ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, señaló a su par de Alemania, Annalena Baerbock que "la República Islámica de Irán llevó a cabo operaciones mínimas y precisas contra centros militares

del régimen israelí", informó un comunicado.

En esa línea, el portavoz de la cartera, Naser Kananí, insistió en que el ataque fue "necesario, proporcional y dirigido a objetivos militares para crear capacidad de disuasión". "Irán no busca aumentar la tensión en la región",

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional había asegurado el domingo que el ataque del sábado fue "la menor acción punitiva necesaria para salvaguardar la seguridad y los intereses nacionales", en un comunicado. "Si el régimen sionista quiere continuar con sus malas acciones contra Irán por

la paz, además de contención".

Fuerzas Armadas iraníes, el general Mohamad Hosein Baqerí, advirtió a Washington que Irán ata-

cará sus bases en la región si apoya

una respuesta israelí.

cualquier medio y en cualquier nivel, recibirá al menos una respuesta diez veces mayor del mismo tipo", avisó el organismo presidido por el presidente de Irán, Ebrahim Raisí, y cuyas decisiones deben ser aprobadas por el líder supremo de Irán, Ali Jameneí.

En medio de toda la actividad diplomática, la Organización de Aviación Civil de Irán reabrió los aeropuertos, entre ellos los dos aeródromos de la capital, que cerró el día anterior tras los ataques contra Israel. Así, el aeropuerto internacional de Imam Jomeini y el local Mehrabad de la capital, y los de las ciudades de Isfahan (centro), Shiraz (sur) y Bushehr (sur), además de varios más en el oeste del país, retomaron los vuelos en esta jornada. Un aparente signo de que Irán no espera represalias inmediatas por parte de Israel, informó la agencia de noticias EFE.

Por otro lado, Canadá anticipó que el G7 impondrá nuevas sanciones contra Irán, solicitó evitar una escalada del conflicto e hizo un llamado por un alto el fuego en la Franja de Gaza. La ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Mélanie Joly, dio estas declaraciones a los medios de comunicación poco antes de partir hacia Italia, donde participará en una reunión ministerial del "grupo de los siete" que entre los temas que se tratará estará la situación en Medio Oriente e "imponer más sanciones contra el régimen de Irán".

Joly añadió que Canadá condena el ataque iraní contra Israel que, según ella, "tenía como obje-

Antony Blinken afirmó: "En las 36 horas desde entonces, hemos estado coordinando una respuesta diplomática para tratar de evitar una escalada".

dijo Kananí en una rueda de prensa en Teherán. Se trata de un mensaje que ya lanzó el representante iraní Saeed Iravani ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): su país, dijo, "no tiene intención de entrar en conflicto con Estados Unidos en la región y

tivo desestabilizar la región". "Estuve en contacto con mi homólogo en Israel y varios otros ministros en la región y Canadá sigue presionando para detener una posible escalada", añadió. "Es muy importante que sigamos presionando porque Irán no está interesado en la paz", explicó.

Páginal 12 en Perú

Por Carlos Noriega Desde Lima

Una torta de cumpleaños ha sido la absurda excusa para la venganza del gobierno contra el coronel que encabezó el equipo policial que hace dos semanas allanó la casa de la presidenta Dina Boluarte y Palacio de Gobierno. Este allanamiento judicial se realizó por un pedido de la fiscalía que investiga a la mandataria por enriquecimiento ilícito en el caso de sus lujosos Rolex, costosas joyas e ingresos no explicados. El blanco de esa represalia es el coronel Harvey Colchado, que ha sido separado de su cargo de jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y suspendido de la policía por la Inspectoría de la institución por el diseño de una torta que le regalaron. Se indica que está suspendido mientras se realiza un proceso disciplinario sumario. El objetivo es destituirlo definitivamente de su cargo, y luego sacarlo de la policía.

La insólita razón dada para acusar y suspender al coronel Colchado es que la torta de cumpleaños que le regalaron los efectivos del equipo policial que dirigía tenía un pequeño muñeco derribando una puerta con un ariete. Un escena repetida en las operaciones que realiza esta unidad policial. Inspectoría de la Policía argumenta que la torta representa el allanamiento a la casa de Boluarte y "se burla" de la presidenta, por lo que se acusa a Colchado de haber cometido una "infracción muy grave contra la imagen institucional".

El abogado de Colchado, Stefano Miranda, ha respondido que decir que el diseño de la torta se refiere al allanamiento a la casa de la presidenta "es algo subjetivo, pues él ha liderado muchas otras diligencias similares". El abogado calificó lo ocurrido como "un acto de represalia". Este lunes, Miranda presentó a Inspectoría de la Policía un pedido para que se le levanLa represalia viene desde las altas esferas de Perú

# El coronel tiene quien lo sancione

Harvey Colchado, que investigaba a la presidenta y a su hermano, fue separado de su cargo como jefe del equipo anticorrupción.



La insólita razón dada para suspender al coronel Colchado es la torta que le regalaron por su cumpleaños.

reunió en Palacio de Gobierno con el director de la policía, general Víctor Zanabria, y el ministro del Interior, general en retiro Walter Ortiz. Sin posibilidad de actuar contra el fiscal general Juan Carlos Villena, que pidió el allanamiento a su casa y a Palacio de Gobierno, y el juez supremo Juan Carlos Checkley, que lo aprobó, la represalia de la presidenta apuntó contra el jefe policial de ese operativo. Sin argumentos para justificar la

"Decir que la torta se refiere al allanamiento a la casa de la presidenta es algo subjetivo, pues él lideró diligencias similares".

te la sanción a Colchado y se le reponga en su cargo. "Esta sanción es una medida desproporcional, incongruente, sin ninguna motivación, que viola flagrantemente los derechos de mi cliente", señaló. El abogado anunció que si esa sanción no es levantada, presentará una denuncia judicial por abuso de autoridad.

Un día antes que la Inspectoría de la Policía decida suspender a Colchado y abrirle un surrealista proceso disciplinario, Boluarte se destitución de un coronel que ha alcanzado notoriedad y reconocimiento por su participación en operativos anticorrupción, vieron en la foto de la intrascendente torta cumpleañera la excusa que buscaban para justificar su separación del cargo acusándolo de una supuesta ofensa contra la presidenta. Que esa justificación llegue al ridículo no los detuvo.

Además de cobrar revancha desde la presidencia, la separación de Colchado es un golpe a las in-

vestigaciones a altos funcionarios por casos de corrupción. El suspendido coronel dirigía la unidad policial que apoya las investigaciones del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). Este equipo policial, además de su participación en el caso Boluarte, venía investigando al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, por acusaciones de uso indebido de recursos del Estado, y al gobernador regional de Ayacucho Wilfredo Oscorima, acusado de cobrar sobornos, quien según Boluarte le prestó los relojes y joyas que usaba. El ahora suspendido coronel participó en las investigaciones a Keiko Fujimori por lavado de millones de dólares y dirigió el operativo para detenerla cuando se ordenó su prisión preventiva. También tuvo rol protagónico en las investigaciones policiales en casos de corrupción a los expresidentes Alan García, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Pedro Castillo y otros políticos de alto nivel, congresistas, funcionarios y empresarios. Muchos, no solo Boluarte, querían su cabeza. Como revancha y para buscar obstruir las investigaciones en marcha.

La fiscal Marita Barreto, que encabeza el Eficcop, calificó la sanción a Colchado como "una ven-

ganza del poder corrupto". Destacó la importancia del trabajo del equipo policial que dirigía este coronel en las investigaciones en los casos de corrupción política que realiza su despacho fiscal y expresó su preocupación por el impacto de su separación del cargo en esas investigaciones. "Tenemos un equipo compacto, honesto, que debe mantenerse para luchar contra la corrupción. Esta decisión (la suspensión de Colchado) es incoherente y preocupante", señaló. "Estamos llegando a la médula de la corrupción en el poder y fíjense cómo responde la corrupción", denunció la fiscal.

Boluarte ha consumado su venganza contra el coronel Colchado y este golpe a la fiscalía anticorrupción cuando se complica su situación en una investigación fiscal por enriquecimiento ilícito. Tratando de zafar de esa investigación, Boluarte se defendió ante la Fiscalía diciendo que los tres relojes Rolex y una pulsera de oro y diamantes que ha venido usando, valorizados entre 70 y 80 mil dólares y cuya compra no puede justificar con sus ingresos legales, no los compró ella, sino se los prestó su amigo el cuestionado gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Negó que fueran un regalo, dijo eran un préstamo por tiempo indefinido. Sobre otras joyas que ha lucido en eventos públicos aseguró que son de fantasía.

Esta inverosímil historia de un gobernador que compra lujosos relojes y joyas para prestárselas a la presidenta, suma a la muy devaluada credibilidad y al descrédito de una presidenta acusada por corrupción y por el asesinato de 49 personas durante las protestas contra su gobierno. Una encuesta de Datum publicada este domingo revela que un abrumador 92 por ciento no cree esa historia del préstamo. Y la aceptación a la gestión presidencial es de apenas siete por ciento.

Diversos juristas, como el exfiscal superior Víctor Cubas, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, y otros, coinciden en que la coartada de defensa del supuesto préstamo ensayada por Boluarte no solamente no la libra de la investigación por enriquecimiento ilícito, sino que la incrimina en otro delito, el de cohecho, es decir haber recibido un soborno a cambio de beneficios para quien le entregó esos bienes. Esos beneficios habrían sido los comprobados privilegios presupuestales dados por Boluarte a la gestión del gobernador Oscorima. Los juristas precisan que el hecho que sea un préstamo y no un regalo, además de inverosímil, no cambia la responsabilidad en el delito de cohecho.

En la investigación por enriquecimiento ilícito, Boluarte también debe responder por un desbalance patrimonial de 117 mil dólares e ingresos no justificados en sus cuentas bancarias por 298 mil dólares, según lo detectado hasta ahora. Ante la Fiscalía, se negó a autorizar el levantamiento de su secreto bancario, lo que ahora deberá hacerse por orden judicial.

### México

### AMLO pidió por Castillo

LO), envió ayer un saludo al expresidente de Perú Pedro Castillo, quien se encuentra en la cárcel en su país tras su destitución el 7 de diciembre de 2022. "Un saludo a Pedro Castillo, siempre vamos a estar recordándolo y luchando por su libertad, como lo estamos haciendo para que se le dé la libertad a Assange", indicó el mandatario. Y agregó: "Estoy esperanzado en que eso se logre, porque sería realmente un acto de justicia del más alto nivel."

16

04 24 P12

FÚTBOL Se definen los últimos tres clasificados para los cuartos de final

# Cuatro partidos para seguir con calculadora

Desde las 19.30 juegan Boca-Godoy Cruz, Defensa-Newell's, Lanús-Estudiantes y Belgrano-Racing. Los Xeneizes, el Halcón, el Pincha y el Granate dependen de sí mismos.

Con cuatro partidos en el que se definirán los últimos tres clasificados para los cuartos de final se completará hoy la última fecha de la Copa de la Liga. Estudiantes, Lanús, Defensa y Justicia, Boca, Racing y Newell's buscarán alguna de esas tres plazas disponibles, con el eliminado Belgrano y el ya ganador de la zona Godoy Cruz como invitados a la fiesta.

A partir de las 19.30 y en simultáneo arrancarán los duelos Boca-Godoy Cruz, Lanús-Estudiantes, Defensa y Justicia-Newell's y Belgrano-Racing. De los seis, Boca, Lanús, Estudiantes y Defensa dependen de sí mísmos, mientras que Racing y Newell's deben ganar y esperar otros resultados.

Más allá de estar fuera de la zona de clasificación en el arrangue de la fecha, Boca, que no contará con Nicolás Valentini, marginado por no haber renovado su contrato, se garantizará su boleto si le gana a Godoy Cruz en la Bombonera. En ese caso, llegaría a 25 puntos y, para quedar cuarto, superaría, al menos, al perdedor de Lanús-Estudiantes o a los Granates si se diera un empate. Y hasta podría terminar segundo de acuerdo a los otros resultados. Si el equipo de Diego Martínez iguala con los mendocinos, tendría una chance remota de avanzar, que dependerá de lo que suceda en las otras canchas: que Lanús pierda y que Racing no gane.

El vencedor del duelo Lanús-Estudiantes también tendra su boleto, que será de los platenses si el choque finaliza empatado. En ese caso, los Granates mantendrán una posibilidad, que dependerá de lo que hagan Defensa, Boca y Racing: necesita que sólo uno de ellos gane. Si triunfan al menos dos, se quedará afuera. Si Lanús pierde, su única posibilidad es que Boca pierda y Racing no gane. Si el que pierde es Estudiantes, le sirve que sólo uno venza de Defensa, Boca y Racing. Con dos ganadores, quedará eliminado.

La ecuación de Defensa es simple: con la victoria se clasifica. Si empata, empieza la calculadora, con dos escenarios de acuerdo a lo que pase en Lanús. Si triunfa Estudiantes, le alcanza con que Boca o Racing no ganen. Si vence Lanús o empatan, necesita sí o sí que Bo-



Equi Fernández, pieza clave de Boca, que debe ganar para avanzar en el torneo.

Prensa Boca

ca y Racing no ganen. Si Defensa pierde, automáticamente se queda sin chances porque lo superará Newell's.

Racing, que no podrá contar con Juanfer Quintero, de viaje en Colombia por un tema familiar, no depende de sí mismo, pero tiene una ventaja ya que cuenta con la mejor diferencia de gol, por lo que avanzará ante un eventual desempate y le es indiferente lo que pase con Lanús-Estudiantes (si gana, a uno de los dos lo pasará en cualquier escenario). Por eso necesita ganar y que no lo hagan Boca o Defensa. Si vencen los dos no tendrá chances, si sólo triunfa uno avanzará. Si el conjunto de Gustavo Costa no vence a Belgrano, ni siquiera puede soñar con el pasaje.

Para Newell's, último entre los pretendientes y con la peor diferencia de gol, el escenario es el más complejo. Séptimo con 21 puntos, debe pasar a tres equipos: a Defensa lo superaría con el triunfo. Los otros dos saldrían de Racing, Boca y Lanús. Para superar a Racing y Boca, le alcanza con que no ganen, mientras que para pasar a Lanús necesita que el Granate pierda. Con el triunfo propio y dos de esas tres combinaciones, el boleto será suyo.

### Quintero tuvo que viajar a Colombia

### Sin Juanfer en Córdoba

Racing buscará su pasaje a los cuartos de final de la Copa de la Liga, pero afrontará una ausencia muy sensible para afrontar el duelo ante Belgrano en Córdoba: ayer, el club anunció la baja de Juan Fernando Quintero

(foto) para la definición de la Zo-

na B del certamen, dado que el

futbolista colombiano tuvo que

regresar a su país por motivos per-

Fernando Quintero debió viajar a

Colombia por razones personales

y, por tal motivo, esta mañana no

"Racing Club informa que Juan

sonales.

estuvo presente en el entrenamiento del plantel profesional. ¡Todos y todas estamos con vos, querido Juanfer!", publicó la cuenta oficial del club para informar la ausencia.

Quintero ya se había perdido el

último partido por la Copa Sudamericana ante Bragantino por otro viaje de urgencia, pero el sábado último se había reincorporado al plantel. Por ese motivo, el entrenador Gustavo Costas planificaba su titularidad en la decimocuarta fecha de la Copa de la Liga.

No obstante, finalmente será baja y Santiago Solari continuaría en el once en su lugar en el encuentro clave ante Belgrano en Córdoba en busca de la clasificación a los playoffs del certamen, en el que Racind debe ganar y aguardar otros resultados para conocer su futuro en el certamen.

I COPA DE LA LIGA

### Los partidos de hoy

BOCA: S. Romero:

Advíncula, Lema, Rojo y Saracchi; G Fernández, E. Fernández, Medina y Zenón; Langoni o Merentiel y Cavani.

DT: Martinez.

GODOY CRUZ: Petroli:

Arce, Barrios, Rasmussen y Pereyra; Leyes, Poggi; Altamira y López Muñoz, Conechny; y Badaloni.

DT: Oldrá.

Estadio: Boca Juniors. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Hora: 19.30. TV: TNT Sports.

LANÚS: L. Acosta; Aguirre, Muñoz, Luciatti y Soler; Domínguez, Carrera, Peña Biafore, Moreno; L. Díaz y W. Bou. DT: Zielinski.

ESTUDIANTES: Mansilla; Mancuso, Lollo, Z. Romero y Meza; Zuqui, E. Pérez, Ascacíbar y Palacios; Cetré y Carrillo. DT: E. Domínguez (foto).

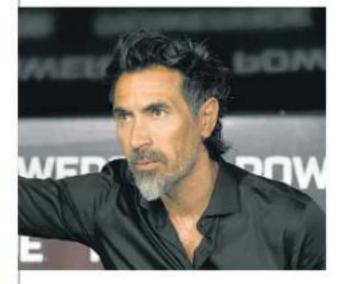

Estadio: Lanús. Arbitro: Nazareno Arasa. Hora: 19.30. TV: TNT.

**DEFENSA Y JUSTICIA: Fier**marín; Tripicchio, Calderón, Ramos Mingo y Cáceres; J. López o Palavecino, K. López, Soto y Bogarín; Herrera y N. Fernández.

DT: Vaccari.

NEWELL'S: Macagno;

A. Méndez, G. Velázquez, Vangioni y Martino; J. Fernández, Fernández Cedrés y Banega; F. González, J. Ramírez, Aguirre o Jaime.

DT: Larriera.

Estadio: Defensa y Justicia. Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Hora: 19.30. TV: Pública.

BELGRANO: Losada; Barinaga, Rébola, Troilo y Meriano; Longo, González Metilli, Rojas y M. García; Reyna y Jara.

DT: Real.

RACING: Arias; Di Césare, Sosa y García Basso; Martirena, Zuculini, Almendra y Mura; Solari; A. Martínez y Salas.

DT: Costas.

TV: ESPN Premium.

Estadio: Belgrano de Córdoba. Árbitro: Jorge Baliño. Hora: 19:30.

El empate 2 a 2 dejó a la intemperie a Independiente y a Talleres. La igualdad y el triunfo de Vélez en Mendoza eliminó a los dos de los cuartos de final de la Copa de la Liga luego de haber protagonizado un partidazo electrizante en Avellaneda. Ganaba el Rojo 2 a 0 en el primer tiempo con goles de Adrián Sporle y de Alexis Canelo de penal en la última jugada de la etapa y, encima, había sido expulsado Miguel Navarro, el lateral venezolano del equipo cordobés. Todo parecía servido a pedir del equipo de Carlos Tevez.

Pero en el segundo tiempo, con un hombre menos, Talleres puso lo que no había puesto en el primero. Y en una ráfaga de dos minutos, entre los 49 y los 51, descontó con un golazo de Federico Girotti desde 30 metros e igualó con un cabezazo de Benavídez. Ante la inminencia de la eliminación, mientras dentro y fuera de la cancha Independiente fue una bola de nervios, Talleres echó el resto. Y terminó jugando con cuatro centrodelanteros (Girotti, Gustavo Bou, Bustos y Romero).

En los siete minutos de prórroga, el resultado y la clasificación fueron y vinieron de lado a lado. Le anularon a Talleres el gol de la victoria que había convertido Girotti por offside de Bou en la jugada previa y luego, Herrera le sacó a Laso y a Maestro Puch dos pelotas que iban adentro.

El pitazo final provocó silbidos y una inocultable sensación de vacío en el estadio del Rojo, que volvió a no poder pasar a los cuartos de final de la Copa de la Liga y es el único de los grandes que no está jugando copas continentales. En las catorce fechas quedó la sensación de un equipo con escasa jerarquía, pocas variantes y que no construyó una localía fuerte (sólo pudo ganarle a Central y Argentinos). Después de esta nueva frustración, la continuidad de su técnico Carlos Tevez, parece haber quedado cuestionada. Habrá que ver lo que pasa.

| NDEPENDIENTE - | 2           | ALLERES - | 2              |
|----------------|-------------|-----------|----------------|
| E              | Rey         | Ξ         | G. Herrera     |
| M              | Isla        | M         | Benavidez      |
| d.             | Fedorco     |           | Catalán        |
| 2              | Laso        |           | J. Rodríguez   |
| Z              | Costa       |           | Navarro        |
|                | Sporle      |           | Ortegoza       |
|                | L. González |           | Portilla       |
|                | D. Martínez |           | Portillo       |
|                | Marcone     |           | Botta          |
|                | Canelo      |           | Girotti        |
|                | Ávalos      |           | Ruiz Rodriguez |
|                | DT: Tevez.  |           | DT: Ribonetto. |

Estadio: Independiente. Arbitro: Nicolás Ramirez. Goles: 33m Sporle (I) y 45+6m Canelo (I) de penal; 49m Girotti (T) y 51m Benavidez (T). Cambios: 34m Mantilla por J. Rodríguez (T); 46m Riveros por Portilla (T), 55m Luna por Costa (I), 67m Mancuello por Marcone (T) y Tarzia por L. González (I), 74m Bou por Portillo (T) y Bustos por Ruiz Rodríguez (T), 81m Maestro Puch por Sportle (I) y 86m Romero por Botta (T). Expulsado: 45+6m Navarro (T).

Independiente, Talleres y un empate para el recuerdo

## Partidazo y los dos eliminados

El equipo de Tevez dilapidó una ventaja de dos goles y un hombre de más ante una T que dejó todo. Silbidos en Avellaneda.



Como el año pasado, Independiente se quedó afuera de manera insólita.

Fotobaires

Vélez ganó en Mendoza y festejó el empate en Avellaneda

### Se le alinearon los planetas

Vélez logró un valioso triunfo 1-0 sobre Independiente Rivadavia en Mendoza y, por los resultados que llegaron de otros estadios, celebró un (en principio) inesperado pase a los cuartos de final de la Copa de la Liga.

El conjunto de Liniers se mostró ampliamente superior en el primer tiempo, hasta que el arquero Moollor dio rebote y Francisco Pizzini pudo empujarla al gol. En ese momento, el Fortín dejaba a River afuera porque perdía con Instituto en Córdoba.

En el complemento, el DT Cicotello logró meter a su equipo en partido. Los de Gustavo Quinteros no cerraban el resultado y el pitazo final le dio premio a Vélez, que

Monllor Marchiori

arrancó el certamen penando por

su promedio y ahora su próximo es-

collo será Godoy Cruz, el mejor de

la Zona B.

Reali

DT: Cicotello

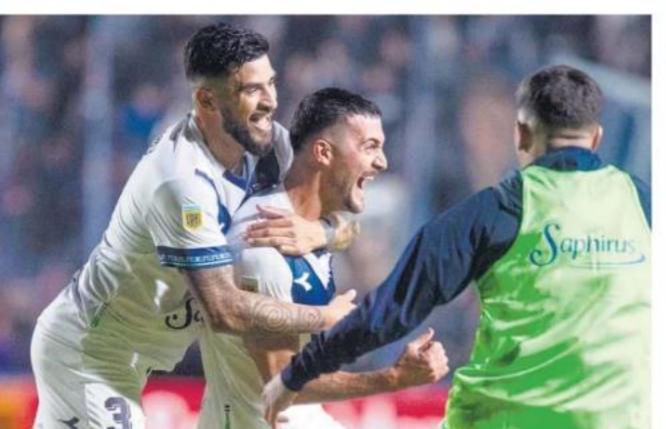

Pizzini celebra con todo. Vélez también.

Prensa Vélez

Dionisio J. García Mammana Petrasso T. Palacios D. Fernández Ostchega E. Gómez Ordóñez Bouzat Maidana Aquino Tonetto Pizzini Ruiz Diaz F. Castro B. Romero

T. Fernández

DT: Quinteros.

Estadio: Independiente Rivadavia. Arbitro: Fernando Rapanelli. Gol: 40m Pizzini (V). Cambios: 46m V. Gómez por Mammana (V) y T. Vecino por B. Romero (V), 52m J. Ascacibar por Tonetto (IR) y Cavallaro por Dionisio (IR), 67m Asenjo por Maidana (IR), 69m Sarco por Pizzini (V), 80m Montoro por Aquino (V), 85m F. Moreno por F. Castro (IR); 86m Sartori Prieto por Ruiz Díaz (IR), 88m Cáseres por T. Fernández (V).

| T           |                |
|-------------|----------------|
| Roffo       | Armani         |
| Franco      | A. Herrera     |
| Alarcón     | González Pirez |
| Brizuela    | P. Diaz        |
| Bay         | E. Díaz        |
| Lodico      | I. Fernández   |
| Bochi       | Villagra       |
| R. Pérez    | Aliendro       |
| Puebla      | Echeverri      |
| I. Russo    | P. Solari      |
| F. Suárez   | Colidio        |
| DT: Dabove. | DT: Demichelis |

Estadio: Instituto (Córdoba). Arbitro: Silvio Trucco. Goles: 26m Puebla (I) de penal; 57m, 62 y 72m Colidio (R) Cambios: 46m Zabala por P. Diaz (R) y Lanzini por Aliendro (R), 53m Mainero por Pérez (I) y Cuello por I. Russo (I), 63m Palavecino por I. Fernández (R) y E. Barco por Echeverri (R), 74m Kranevitter por P. Solari (R), 78m S. Romero por F. Suárez (I) y S. Rodríguez por Puebla (I).

River superó 3 a 1 a Instituto en Córdoba, por la última fecha de la Copa de la Liga, y obtuvo así el boleto a los playoffs tras quedar puntero en la Zona A. Damián Puebla anotó de penal y adelantó al equipo de Diego Dabove; pero en una noche inspirada de Facundo Colidio, que anotó triplete, el Millonario dio vuelta la cosa y sacó chapa de candidato.

Con la certeza de que un punto le bastaba para obtener pasaje directo a los cuartos v sin el goleador colombiano Miguel Borja (lesionado), River pisó el Monumental de Alta Córdoba, un estadio en el que curiosamente nunca había podido ganar -aunque siempre hay una primera vez- y donde no jugaba desde hacía 34 años, cuando el equipo era dirigido por Daniel Passarella.

A la buena racha tanto en la Copa de Liga (sólo perdió una vez) como en la Libertadores (líder en el Grupo H y con puntaje perfecto), sólo debía ocurrir una catástrofe para que el conjunto de Martín Demichelis se quedara sin la clasificación.

Con sus armas, Instituto salió a jugar concentrado y con dientes apretados, casi como si fuera una final. Se destacaba sobre todo el trabajo de Bochi, tanto por estar bien plantado delante de la línea defensiva como para manejar la pelota con criterio e intentar que su equipo prosperase en ataque, donde aguardaba agazapado Suárez, quien poco después se convertiría en la llave para romper el cero.

La Gloria avisó con un tiro libre de Puebla que hizo temblar el horizontal y un posterior cabezazo de Brizuela. Trascartón, un error en la salida de Villagra hizo que se llevara puesto a Suárez sobre la línea del área. que el árbitro Trucco y el VAR consideraron penal. Puebla se plantó para ejecutarlo y superó FUTBOL River batió a Instituto en Córdoba y sigue en la Copa de la Liga

# Lo pudo dar vuelta y sacó chapa de candidato

Al equipo de Demichelis le alcanzaba con un empate pero empezó perdiendo y se quedaba afuera. Colidio se vistió de héroe con un triplete en el segundo tiempo.

el esfuerzo de Armani.

Estar en desventaja le tocó el orgullo a River. Solari armó un jugadón por derecha, llegó hasta el fondo y su centro no pudo ser aprovechado por Colidio, que la mandó a las nubes. Entonces el Diablito Echeverri armó una pared bárbara, luego hizo la individual, pero su definición no tuvo justeza. Entre toque y toque, la visita llegó con un disparo de Aliendro.

River lo igualó en el inicio del complemento tras un centro preciso de Enzo Díaz a la cabeza de Colidio e imprimía justicia en el resultado. Enseguida, Roffo les ahogó el grito a Solari y al ingresado Lanzini, pero no pudo evitar otro cabezazo de Colidio para dar vuelta el trámite. Instituto se quedó sin gas y la noche de Colidio se coronó con un zurdazo para sentenciar el pleito y reafirmar a River entre los ocho mejores del torneo.



A falta del goleador Borja, fue la noche soñada de Colidio, que anotó tres.

Fotobaires

Argentinos y Barracas Central empataron 3 a 3 en La Paternal

### Otro partidazo y los dos a cuartos de final

Hace apenas unos meses Argentinos y Barracas cerraban su participación en la Copa de la Liga pasada con un magro 1 a 1 para terminar en el penúltimo puesto de su zona, con 14 puntos cada uno. Pero vaya que cambiaron las cosas. Anoche se armaron un tremendo 3 a 3 que dejó a ambos en cuartos de final (26 puntos), cosa que tenían bastante asegurada desde antes del encuentro ya que llegaban como punteros.

El Bicho le hizo justicia al estilo protagonista de Pablo Guede -llegó en septiembre pasado en lugar de Gabriel Milito- y jugó un primer tiempo de alto vuelo, aún cuando se encontró en desventaja desde el minuto uno, por culpa de un gran derechazo de Maxi Zalazar. Con la hegemonía de la pelota, impuso un dominio ensordecedor para dar vuelta la historia antes del descanso.

El volante exGimnasia Alan Lescano puso el 1-1 (lleva seis goles en el año) mientras que Maxi Romero y el pibe José Herrera se

disputaron el rótulo de figura del partido, con un tanto y una asistencia cada uno. El exRacing sigue aprovechando con creces compartir ataque con Luciano Gondou, quien se lleva marcas y baja todo lo que le tiren por arriba, y llegó a su octavo gol en el semestre.

En la segunda parte, a sabiendas

de que se estaban clasificando cómodamente, cada uno cuidó su campito. El Bicho pasó a conservador y Barracas metió defensor por delantero, atento a que algunos goles más en contra podían complicarlo. Finalmente, la actitud de uno y otro terminó animando un tiempo que parecía estar de



El zurdo Vega, salida constante para el Bicho.

Fotobaires

más y Barracas se llevó un punto agónico con goles de dos ingresados, Demartini y Tolosa. Ahora, ambos deberán demostrar credenciales en la fase final.

| ARGENTINOS - | D. Rodríguez<br>Meza | BARRACAS - | S. Moyano<br>Mater |
|--------------|----------------------|------------|--------------------|
| Ä            | F. Álvarez           | 8          | Capraro            |
| A            | J. Galván            |            | Goñi               |
|              | Vega                 |            | R. Insúa           |
|              | Lescano              |            | R. Herrera         |
|              | F. Moyano            |            | Rosané             |
|              | Oroz                 |            | Brochero           |
|              | J. Herrera           |            | Cantero            |
|              | M. Romero            |            | Zalazar            |
|              | Gondou               |            | A. Domínguez       |

DT: Guede.

Estadio: Argentinos Juniors. Árbitro: Fernando Echenique. Goles: 1m Zalazar (B), 18m Lescano (A), 21m J. Herrera (A), 40m M. Romero (A); 68m Demartini (B), 92m Tolosa (B). Cambios: 46m Viveros por Lescano (A) y Demartini por A. Domínguez (B), 56m lacobellis por Brochero (B), 61m S. Montiel por Oroz (A) y G. Verón por M. Romero (A), 81m Heredia por J. Herrera (A), 86m Tolosa por R. Insúa (B) y Ábila por Cantero (B).

DT: Orfila.

### Los números de la fecha

#### I COPA DE LA LIGA

| Zona A        |        |   |   |   |    |    |
|---------------|--------|---|---|---|----|----|
| Club          | Pts. J | G | E | P | Gf | Gc |
| River         | 27 14  | 7 | 6 | 1 | 26 | 10 |
| Argentinos    | 26 14  | 7 | 5 | 2 | 25 | 14 |
| Barracas      | 26 14  | 7 | 5 | 2 | 20 | 15 |
| Vélez         | 25 14  | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 |
| Talleres      | 24 14  | 6 | 6 | 2 | 24 | 16 |
| Independiente | 23 14  | 6 | 5 | 3 | 14 | 10 |
| Instituto     | 17 14  | 5 | 2 | 7 | 18 | 17 |
| Banfield      | 17 14  | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 |
| Huracán       | 16 14  | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 |
| Gimnasia      | 16 14  | 5 | 1 | 8 | 18 | 23 |
| Rosario C.    | 14 13  | 4 | 2 | 7 | 9  | 17 |
| Riestra       | 12 13  | 3 | 3 | 7 | 7  | 15 |
| Atl. Tucumán  | 10 14  | 1 | 7 | 6 | 8  | 23 |

Ind. Rivadavia 8 14 2 2 10 13 25

| Zona B      |        |     |   |    |    |    |
|-------------|--------|-----|---|----|----|----|
| Club        | Pts. J | G   | E | P  | Gf | Gc |
| Godoy Cruz  | 29 13  | 9   | 2 | 2  | 16 | 5  |
| Estudiantes | 24 13  | 3 7 | 3 | 3  | 17 | 8  |
| Lanús       | 23 13  | 3 7 | 2 | 4  | 19 | 12 |
| Defensa     | 23 13  | 6   | 5 | 2  | 16 | 13 |
| Boca        | 22 13  | 6   | 4 | 3  | 19 | 12 |
| Racing      | 21 13  | 6   | 3 | 4  | 20 | 11 |
| Newell's    | 21 13  | 6   | 3 | 4  | 13 | 14 |
| Unión       | 20 14  | 5   | 5 | 4  | 16 | 14 |
| Platense    | 18 14  | 4   | 6 | 4  | 10 | 14 |
| San Lorenzo | 16 14  | 3   | 7 | 4  | 10 | 14 |
| Belgrano    | 14 13  | 3   | 5 | 5  | 19 | 17 |
| C. Córdoba  | 11 14  | 2   | 5 | 7  | 10 | 20 |
| Sarmiento   | 9 14   | 2   | 3 | 9  | 9  | 19 |
| Tigre       | 5 14   | 1 1 | 2 | 11 | 7  | 25 |

### **CUARTOS DE FINAL**

River-4° Zona B Barracas-2° Zona B Argentinos-3º Zona B Vélez-Godoy Cruz

\*Se jugarían del 20 al 21 de abril.

| Promedios      |      |    |       |
|----------------|------|----|-------|
| Equipos        | Pts. | J  | Pro   |
| Vélez          | 120  | 96 | 1,250 |
| Banfield       | 119  | 96 | 1,239 |
| Lanús          | 116  | 95 | 1,221 |
| Tigre          | 115  | 96 | 1,197 |
| Unión          | 115  | 96 | 1,197 |
| Platense       | 114  | 96 | 1,187 |
| C. Córdoba     | 108  | 96 | 1,125 |
| Sarmiento      | 108  | 96 | 1,125 |
| Riestra        | 12   | 13 | 0,923 |
| Ind. Rivadavia | 8    | 14 | 0,571 |
|                |      |    |       |

"Últimos diez de la tabla. \*El último desciende.

### GOLEADORES

| Jugador      | Club.       | Goles |
|--------------|-------------|-------|
| M. Borja     | River       | 12    |
| A. Martínez  | Racing      | 11    |
| J. Ramírez   | Newell's    | 8     |
| A. Bareiro   | San Lorenzo | 6     |
| W. Bou       | Lanús       | 6     |
| F. Colidio   | River       | 6     |
| F. Girotti   | Talleres    | 6     |
| A. Lescano   | Argentinos  | 6     |
| L. Passerini | Belgrano    | 6     |
| D. Puebla    | Instituto   | 6     |
|              |             |       |

M. Romero Argentinos

### Por Pablo Amalfitano

Rafael Nadal atraviesa un momento muy especial que suele aquejar a las grandes leyendas. Todavía no nació el hombre que pueda ponerle un freno al reloj. Ni siquiera lo puede hacer un superhéroe del deporte como él.

Pero lo intenta, claro: el español de 37 años reaparecerá hoy en el circuito, en el torneo de Barcelona, aquel que lo vio campeón nada menos que doce veces entre 2005 y 2021. Volverá, ante el italiano Flavio Cobolli (62°), luego de una inactividad de tres meses: no juega desde el certamen de Brisbane, en enero, cuando alcanzó los cuartos de final –cayó ante el australiano Jordan Thompson–, días antes de bajarse del Abierto de Australia por un microdesgarro muscular.

"A nivel personal es un regalo estar en Barcelona y me lo tomo como mi último año. Quiero disfrutar de cada momento. En esta vida hay un principio y un final. A nivel deportivo es lo que hay. La tomo como mi última participación. Voy a intentar ser competitivo. No voy a salir a dar un homenaje: saldré por todo y veremos qué pasa", explicó Nadal, quien tampoco pudo retornar a las canchas en las últimas semanas por una lesión abdominal que le impide sacar con normalidad.

El exnúmero uno del mundo, como acostumbra, no tenía pensado hablar en detalle de sus lesiones, pero su tío-formador y ex entrenador Toni Nadal había disparado semanas atrás el problema que mantenía a su sobrino alejado de las canchas: "Todavía no está recuperado y tiene problemas, sobre todo, a la hora de sacar, porque para todo lo demás no tiene ningún inconveniente cuando se entrena".

El ganador de 22 torneos de Grand Slam se vio obligado, entonces, a referirse a su problema abdominal, que le impidió competir desde mediados de febrero, aunque decidió no profundizar al respecto: "Sabemos lo que hay y los problemas que tuvimos. Lo hablé porque mi tío lo comentó. Cuando me bajé de Montecarlo dije que no podía jugar; no me gusta decir que tengo un problema acá o allá. Me cansa hablar de mis penurias. Lo peor que puede pasar es que no pueda jugar otra vez". ¡Podrá sacar con naturalidad Nadal? Si bien se siente mejor que la semana pasada, es cierto que no existen certezas hasta tanto pueda pisar el polvo de ladrillo. Después de entrenarse con cierta normalidad junto con el boliviano Hugo Dellien (178°), ante la atenta mirada de sus tres entrenadores -Carlos Moyá, Marc López y el argentino Gustavo Marcaccio-, soltó: "He sacado muy poco los últimos meses; hay que asumir las cargas de manera progresiva. Uno tiene que vivir con la incertidumbre de no saber lo que puede pasar".

El presente de Nadal avizora, sin espacio para dudas, el ocaso de su El exnúmero uno habló antes de su regreso a las canchas

# ¿Rafael Nadal avizora el ocaso?

El español reaparecerá hoy en Barcelona luego de tres meses de inactividad. "Todo tiene un principio y un final", dijo.



Rafael Nadal, de 37 años, dejó en claro que el retiro está muy cerca.

carrera. La pregunta es qué tan lejos aparece el final en el horizonte. Para dimensionar la actualidad apenas alcanza con recapitular la cantidad de partidos que pudo jugar en los últimos años: sólo completó siete compromisos oficiales en los últimos 16 meses.

El inicio del ¿último? calvario está enmarcado en enero de la temporada pasada, cuando decidió poner un freno tras el Abierto de Australia por un daño de grado 2 en el psoas ilíaco de la pierna izquierda. El músculo propulsor de la cadera, primordial para los movimientos en el tenis, ya no lo dejó en paz y lo empujó a dar un doble anuncio rimbombante que rebotó en cada rincón del planeta: se bajó de Roland Garros y, como si fuera poco, contó que 2024 sería su último año como tenista profesional. "Estaré varios meses afuera. Intentaré regenerar mi cuerpo, pero necesito poner un punto en mi carrera. La idea es parar para poder encarar el próximo año y despedirme en los torneos que me marcaron. Quiero darme esa oportunidad".

El próximo año llegó y, lejos del ideal, por el momento no apareció la anhelada continuidad. El partido de hoy en Barcelona será un punto de inflexión para el futuro inmediato. ¿Alguien cree que una leyenda como Nadal podría jugar en Roland Garros sólo para despedirse? Los dioses no claudican: compiten para ganar o no compiten. El dilema de Nadal, el último Nadal, resulta existencial: qué tan lejos está el final.

P pamalfitano@pagina12.com.ar



### Horacio Zeballos es Top

oracio Zeballos amaneció ayer con una noticia de suma felicidad: en la nueva actualización del ranking ATP de dobles apareció en el puesto número tres del mundo. Para el marplatense de 38 años se trata de su regreso oficial al podio del escalafón por duplas, dado que llegó por primera vez a esa posición -la mejor de su vida- en septiembre de 2019, el año en el que decidió dedicarse de lleno a la modalidad por parejas. "Muy contento de volver a mi mejor ranking. Mucho trabajo, dedicación y pasión llevan a estos momentos de satisfacción. Y ahora a seguir por mas objetivos, a seguir soñando y confiando en darlo todo", publicó el zurdo en sus redes sociales personales. Zeballos, ex 37° en singles, lleva más de cinco años con acción full time en dobles, una decisión que lo convirtió en el mejor tenista argentino de la historia en la modalidad: con 20 títulos de nivel ATP -seis de ellos de categoría Masters 1000- dejó atrás los 16 del record que ostentaba Guillermo Vilas.



### Argentinos en acción

acundo Díaz Acosta (foto) y Marco Trungelliti lograron pasar de ronda en el ATP 500 de Barcelona, también conocido como Conde de Godó, donde varios compatriotas tendrán acción el día de hoy. Díaz Acosta (53º) no sufrió inconvenientes ante el local Daniel Rincón (195°), se impuso por 6-1 y 6-4 y buscará su pasaje a octavos hoy no antes de las 7 de la mañana ante el croata Borna Coric (32°). En tanto que Trungelliti (197°) superó por 6-2 y 7-6 (3) al también croata Duje Ajdukovic (123°) y se medirá mañana con el chileno Nicolás Jarry (22°). Hoy también intentará meterse en 16avos de final el "Peque" Diego Schwartzman (142°), quien superó la qualy y enfrentará al serbio Dusan Lajovic (59°) desde las 6 de la mañana. Más tarde, dos de los mejores rankeados argentinos estarán haciendo su debut, directamente en busca de los octavos de final: Sebastián Báez (19°) se medirá con el italiano Matteo Arnaldi (40°) no antes de las 11, mientras que Tomás Etcheverry (30°) jugará con el dominicano Nick Hardt (229°) no antes de las 12.



Cultura & Espectáculos

### 1 MUSICA

Megadeth en Buenos Aires La visita de Alfa Mist

#### I PLASTICA

De Sagastizábal y Bissolino en Palatina

I CULTURA

Ministerio del Libro

### Visto & oido

### El niño García y "Vampiro"

Es, sin dudas, la grabación más vieja que se conozca de Charly García: Eduardo Blanco, compañero de primaria del músico en la Escuela Aeronáutica Argentina, reveló el audio restaurado de un viaje de egresados en 1964 en el que Charly no sólo saluda a su familia, sino que lo hace cantando nada menos que algunas estrofas de "Vampiro", el tema que grabaría en Tango 4, su disco de 1991 junto a Pedro Aznar. La grabación puede escucharse en el canal de YouTube Rarezas Say No More.



### Gabriela Cassano

# RELEPTO V DESENDE

En el Palacio Belgrano Otamendi, la muestra Transfiguración trabaja con las cartas de amor de su padre, pañuelos blancos y el vestido de novia de su madre, entre otros objetos que la artista rescata y reconstruye: "En un momento de tanto negacionismo tenemos que seguir hablando de Memoria, Verdad y Justicia".

#### Por Silvina Friera

"Transfiguración significa modificar la esencia de algo", cuenta la artista Gabriela Cassano mientras recorre su propia muestra homónima en el Palacio Belgrano Otamendi, en San Fernando. Como si abriera las puertas de su hogar, la espesura del tiempo se materializa en las cartas de amor de su padre, en las fotografías familiares, en los pañuelos blancos, en una muñeca de trapo, en el vestido de novia de su madre Ofelia Cambiaggio, de inconfundible nombre shakespereano, que ella rescata y reconstruye. Alicia, Ana Lía y Gabriela, ella y sus dos hermanas, son tres niñas en blanco y negro que miran el futuro sin sospechar que la mayor, Alicia, sería secuestrada y asesinada por la dictadura cívica militar en 1977. La obra de Cassano, una y otra vez, condensa las vibraciones del pasado en el presente porque ahora hay dos hermanas y una ausencia que siempre duele.

Si los asesinatos fueron atroces -vuelos de la muerte y fusilamientos-, la imposibilidad del duelo, en ausencia de los cuer-

"Yo nací hace 69 años y vi cómo mi papá pudo estudiar en la universidad pública y se recibió de médico. Había movilidad social."

pos, es inhumana. El cuerpo de Alicia, enterrada como NN en el cementerio de Lomas de Zamora, fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 2010.

Cassano empezó a trabajar con la flor nacional, la flor de ceibo. "En un momento de tanto negacionismo tenemos que seguir hablando de Memoria, Verdad y Justicia", subraya la artista, que estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y completó su formación pictórica con los maestros Aníbal Carreño y Carlos Cañás. "Anahí era una indiecita guaraní que fue capturada por los españoles. Ella quería escapar porque era rebelde y no quería ser sometida, y por eso mató al guardia. Entonces la ataron a un árbol y la prendieron fuego. Anahí tenía una voz hermosa y cuando la estaban prendiendo fuego ella se puso a cantar. A la mañana siguiente apareció la flor de ceibo, que es el árbol de la resistencia y de la lucha", resume la leyenda y reGabriela Cassano y su notable muestra Transfiguración

# "Si no conocemos la historia, no avanzamos"

El mismo espacio en el que se presenta la exposición sirve de alegoría: el Palacio Belgrano Otamendi estuvo a punto de caer por los negocios inmobiliarios del macrismo.



"El horror nos pasó a todos como sociedad. Y estamos muy cerca de que vuelva a pasar."

Dafne Gentinetta

flexiona sobre los temas que aparecen en su obra.

Así como habló del nacimiento de las Madres de Plaza de Mayo, que pasaron de lo privado a la lucha colectiva en Como piedra en el estanque, la exposición que presentó en 2023 en el Centro Municipal de Arte de Avellaneda (CMA), ahora está convencida de que hay una urgencia que no se puede soslayar.

"Si no conocemos nuestra historia, nunca vamos a avanzar. Las nuevas generaciones tienen muchas dificultades con la historia. Me pasa con mis hijos

"Esto ya lo hizo José Alfredo Martínez de Hoz, lo intentó hacer Mauricio Macri y ahora Milei lo está llevando a cabo de una manera feroz."

cuando empiezo a contarles algo y dicen: Mamá, ¡Eso ya pasó! No

existe el ya pasó porque el pasa-

do deja un sedimento en nos-

otros y esa herida es fundamental. Si la gente no tuviera la his-



Cincuenta pañuelos de las madres, una de las instalaciones de la muestra.

toria tan borrada, Milei no sería presidente". La voz de Cassano, lejos de la estridencia, se modula desde la preocupación por un presente político que resulta agobiante por donde se lo mire. Al ingresar a la primera sala, un video sobre los libros "El derecho" preludia la Transfiguración, muestra curada por Jorgelina Girotti en el Palacio Belgrano Otamendi, una de las joyas arquitectónicas más importantes de la provincia de Buenos Aires, construido por la familia Belgrano en el siglo XIX, que pasó por muchas manos, fue abandonado y vandalizado, el

En una vieja frazada se despliegan libros cerrados con can-

de los vecinos.

macrismo amenazó con demo-

lerlo para hacer del terreno un

negocio inmobiliario y se pudo recuperar gracias al activismo

Dafne Gentinetta

dados, libros recortados, agujereados y parcialmente destruidos. "Los militares fueron el brazo armado del poder económico que quiso imponer un cambio en la política de la Argentina porque los trabajadores tenían derechos y vivían bien. Yo nací hace 69 años y vi cómo mi papá pudo estudiar en la universidad pública y se recibió de médico, a pesar de que era el noveno hijo de una familia de inmigrantes. Había movilidad social y la gente tenía derechos. Eso es lo que yo viví; no es una historia que me contaron", aclara en su rol de testigo de esa movilidad social ascendente.

"Los represores se están muriendo y no terminan con el pacto de silencio. Cuando dicen hay que olvidar, ¿cómo te vas a olvidar? ¿Te vas a olvidar que tuviste un hijo y que nunca más supiste qué pasó con él? ¿Cómo te podés olvidar de una cosa así? ¿Qué nos están pidiendo?", pregunta Cassano y agrega que además lograron implantar el prejuicio de que la militancia es una "mala" palabra. "Tenemos el derecho de reclamar si no queremos que nos dejen sin cultura y sin ciencia". Desde su obra, la artista alerta sobre el peligro que implica arrasar con derechos que fueron distintivos en la constitución del país. "La ciencia y la educación es lo que nos hizo diferentes en Latinoamérica. La gente podía ir a la escuela, a la secundaria y a la universidad, y eso cambiaba todo".

"Giratoria" es una chapa de metal calada con hombres y mujeres jóvenes que están flotando o bailando, como si estuvieran en un limbo. La pintura "Suspendidos" retoma los personajes de "Giratoria". Indómita, una palabra que se destaca sobre una de las paredes, es lo contrario de domado. Cassano piensa en esa palabra para expresar la lucha de los militantes desaparecidos. La técnica con la que está marcada la palabra indómita es el gofrado. Los cincuenta pañuelos de las madres, esos triángulos blancos con figuras suspendidas en el aire, las mismas que se ven al comienzo del recorrido, están concentrados en una especie de "tender de pañuelos".

"Exvotos" es una instalación bellísima. Como si cayeran del cielo, aparecen colgadas esa suerte de ofrendas paganas, pequeños bolsillos en donde hay fotos familiares y otros objetos atesorados, como las cartas de amor que su padre le escribió a Ofelia. "Mi papá era un poeta", lo define su hija en un reconocimiento póstumo no exento de nostalgia de un mundo en el que ella todavía no había nacido.

La segunda gran instalación dentro de la muestra es "La espesura del tiempo": dos telas de gual sublimado contienen imágenes en blanco y negro de Ofe-

lia, a los 18 años, con un ramo de muguet, una flor blanca, pequeña, con forma de campaña. El pañuelo que lleva en la cabeza es el que usaba esa joven para ir a la iglesia en verano. "¡Dios, mío, me da calor!"; iban vestidas a la iglesia como si fueran a un casamiento", compara la hija. Más atrás está colgado el vestido de novia de su madre, intervenido con distintos textos y dibujos.

"Mi mamá se casó de corto porque no tenían un mango; para casarte por iglesia de largo había que pagar, en cambio ella habló con el sacerdote le dijo que se quería casar y después de la misa la casó", recuerda la artista.

Una litografía con la flor de ceibo bordada con hilos rojos remite a la sangre de Anahí, la sangre de Alicia y de los 30.000 mil detenidos desaparecidos.

Cassano confiesa que le produce "mucha angustia" que la vicepresidenta Victoria Villarruel sea una reivindicadora de la dictadura. "¿Cómo llegamos a esto?, me pregunto. Hablo con gente que me dice que lo votó a Milei porque tiene esperanza. No hay ninguna novedad; esto ya lo hizo José Alfredo Martínez de Hoz, lo intentó hacer Mauricio Macri y ahora Milei lo está llevando a cabo de una manera feroz. El horror nos pasó a todos como sociedad. Lo que más me preocupa es que estamos muy cerca de que P12 vuelva a pasar".

Transfiguración se puede visitar de lunes a sábado, de 10 a 19 horas, en Sarmiento 1401, esquina Lavalle, en San Fernando, hasta el 30 de abril, con entrada libre y gratuita.



### Por Yumber Vera Rojas

El domingo a la noche, en Dorrego y Corrientes, el chofer de una de las líneas de colectivo que para ahí les pide a los usuarios que suban sin pagar. No sé sabe si es de onda o por la premura. Todos lo que lo hacen acaban de salir de la segunda función de Megadeth en el Movistar Arena, por lo que la alegría, impermeable frente a la lluvia y la densa humedad que aguardan a la salida, también desborda al bondi. Con el cierre de puertas, la sensación, más que de desconcierto, es de hermandad. Al punto de que parece uno de esos micros contratados que suelen verse estacionados al término de los recitales. Entonces un fan pide un aplauso por la iniciativa. Seguido por la arenga: "El chofer, el chofer, aguante el chofer", adaptando ese tramo de "Symphony of Destruction", himno de la banda metalera, manufacturado en la Argentina (originalmente versa: "Megadeth, Megadeth, aguante Megadeth").

El gran hit de los liderados por el cantante, compositor y guitarrista Dave Mustaine no faltó en este regreso a los escenarios locales. Vuelta por demás emotiva porque se trató de su reencuentro con el público argentino luego de recuperarse de un cáncer de garganta que lo mantuvo fuera de actividad entre 2019 v 2020. Incluso, el propio frontman llegó a confesar no sólo el sentimiento de rabia que lo embargó cuando le revelaron el diagnóstico, sino que también temió por su vida. Toda una paradoja tras haber sobrevivido a los excesos durante su paso por Metallica, en los inicios del grupo, lo que le valió su despido. A lo que le secundó, a comienzos de los 2000, las secuelas de un cálculo renal. Por eso no es fortuito que su último disco, lanzado en 2022, se titule The Sick, the Dying... and the Dead! (en español, "¡Los enfermos, los moribundos... y los muertos!").

La canción que da nombre al álbum levantó el telón en los dos indelebles recitales que el grupo brindó hasta ahora en el predio de Villa Crespo (el primero sucedió el sábado y la triada termina hoy). Pero el manifiesto resiliente de Mustaine radica en el otro tema del décimo sexto disco que se incluyó en el repertorio de estos shows: "We'll Be Back". "Soy un soldado de la fortuna, de la tortura y del dolor", dice uno de los pasajes del primer simple de este material, en tanto que el estribillo advierte: "Justo cuando creés que es seguro, ataco. Estaremos de vuelta. Cuando menos esperás tu destino, ataco. Estaremos de vuelta". Este nuevo asalto a la ciudad sirvió asimismo para presentar a la flamante formación: el bajista estadounidense James LoMenzo (ocupó ese rol entre 2006 y

Recital de Megadeth en el Movistar Arena

## Crónica de un romance metalero

A siete años de su última visita al país, la banda liderada por Dave Mustaine no defraudó e interpretó casi todos sus clásicos.



El Colorado Mustaine, ídolo de los heavies argentinos. Megadeth cerrará hoy su visita al país.

2010), el guitarrista finlandés Teemu Mäntysaari, y el baterista belga Dirk Verbeuren (el único que grabó en el disco).

La performance avanzó con "Dread and the Fugitive Mind",

tanto de Megadeth como del thrash metal, género del que siguen siendo punta de lanza. Aunque previamente hicieron el heavy metal "Angry Again" (según la leyenda, su melodía está inspi-

La visita de Mustaine fue emotiva porque se trató de su reencuentro con el público argentino tras recuperarse de un cáncer de garganta.

en la que Mustaine le cedió el protagonismo a Mäntysaari, ubicándose detrás de él. Si bien el líder y único miembro fundador de Megadeth comenzó actuando en el centro del escenario, durante la hora y media del recital alternó posiciones con el otro guitarrista y el bajista, como si se tratara de una coreografía. Sin embargo, el nórdico, en cuyo pasado destacó su incursión en el grupo de death metal melódico Imperanon, volvió a tener protagonismo en "Skin o' My Teeth". Otro de los clásicos del álbum Countdown to Extinction (1992): obra maestra

rada en "Should I Stay or Should I Go", de The Clash), abriendo el juego de estilos.

"Wake Up Dead" cambió la dirección rítmica. Mientras el baterista proponía un camino, las guitarras dialogaban entre de sí desde el ensimismamiento y con acordes largos. Para luego encontrarse en una misma dinámica, donde los solos de viola terminaron mandando. Sin embargo, Verbeuren retomó el mando y guió el final hacia una circunstancia que lindó lo épico. Uno iracundo, con pogo incluido. Esto decantó en la ovación, de todas las maneras po-

sibles. Hasta dos muletas se alzaron desde la parte de adelante del campo. Y Mustaine devolvió esos vítores con una reverencia a la usanza mosquetera. A continuación, los músicos salieron de escena, y a los dos minutos el frontman regresó para presentar, cuando el ensordecedor "olé, olé, Mustaine" se lo permitipo, el seminal "In My Darkest Hour". "Esta canción no la tocamos desde hace mucho tiempo", señaló.

A partir de ese momento, Megadeth salía y entraba a escena constantemente. Lo que alimentó la expectativa. Así como viene sucediendo en su gira sudamericana, el repertorio varió. Pese a que existió un cancionero base, hubo temas de la primera fecha que no se repitieron en la segunda. "Angry Again" no fue de la partida el viernes, lo mismo que "She Wolf" y "Devil's Island". También cambió el orden de los temas. Esta terna de shows en el Movistar Arena se produce a siete años de su último desembarco en el país, y coincidió con la celebración de las tres décadas de su debut porteño en Obras Sanitarias.

A ese batir de melenas y de bra-

zos que acompañó a este tridente de clásicos, Mustaine agradeció con besos y saludos con ambas manos en el aire. Recorrió el escenario de un extremo a otro, luego de salir de entre las tinieblas de la trastienda. Ahí apareció "Trust", que tuvo como preámbulo ese trazo ambiental que se construye desde la introspección. Lo que dio pie para que baterista y bajista iniciaran un diálogo, allanando el camino para el rugir de las guitarras. Si ésa fue posiblemente la canción más pop que se desprendió de sendos recitales, no hay duda de que "A Tout Le Monde" se tornó en el tema de los fans. Y es que el icono californiano de las tendencias extremas dejó que lo cantaran casi en su totalidad. "Ustedes son increíbles", piropeó el músico de 62 años, apenas terminó. Pero no dejó enfriar el momento, lo que bien supo aprovechar al invocar el raudo "Tornado of Souls".

Las 14 mil personas que rebosaron el estadio saltaron de sus asientos y del suelo cuando descifraron el comienzo de "Symphony of Destruction", devenida en costumbre argentina. En medio de la locura colectiva, interpretaron "Peace Sells", donde subió a bailar el Vic Rattlehead (calavera característica de las tapas de los discos de Megadeth) que hasta hacía un rato se encontraba entre el público sacándose fotos. Era el final de show. Aunque todas esas remeras negras pidieron una más, y Mustaine no se negó. Tras lucir su emblemática guitarra eléctrica Gibson Flying V roja, apareció con un modelo con la bandera argentina estampada en el cuerpo del instrumento. En gestos como ése se afinca su elocuencia. Sin embargo, antes de desenvainar "Holy Wars... The Punishment Due", el cantante y guitarrista tuvo tiempo para unas palabras más: "Honestamente, ustedes son el mejor público".

Astillero se

### Misteriosa

### Por Andrés Valenzuela

"En algún momento va a salir", sonríe Julián Peralta. Noche random, el último disco de Astillero, está listo para lanzarse desde hace meses. Pero en las plataformas, ni noticias. Para escucharlo hay que acercarse al ciclo que el sexteto de tango de vanguardia hace todos los martes en Pista Urbana (Chacabuco 874). "Funciona muy bien que la gente, como la presentación la hacemos en vivo y no está en plataforma, viene más", cuenta. Más allá del disco inédito, en Pista Urbana la agrupación suma temas característicos de su repertorio, de esos que la convirtie-

#### Por Santiago Giordano

Alfa Mist habla poco. Tratar de sacarle una respuesta que le resuelva un párrafo al cronista resulta tan difícil como sacarle una muela a un cocodrilo. De todas maneras, el pianista, compositor y productor londinense es muy claro en su laconismo y si habla poco sencillamente es porque considera que no hay mucho para explicar de su música. Sin embargo, hay algo de aire fresco en su música que merece ser explicado. Alfa Mist ha logrado un sonido que si bien desde la tradición del jazz resultaría excesivo llamar "revolucionario", desde otras de las perspectivas posibles para entenderlo -el soul, el hip-hop onda boom-bap y el headnodding que confluyen en grooves hipnóticos de gran fuerza expresiva-, resulta muy original.

Alfa Mist va a actuar por primera vez en Buenos Aires. En la Ciudad Cultural Konex presentará esta noche la música de Variables, su cuarto álbum, junto a Jas Kayser en batería, Kaya Thomas-Dyke en bajo y voces, Jamie Leeming en guitarra y Johnny Woodham en trompeta. Las puertas del complejo de Sarmiento 3131 se abrirán a las 19 y en caso de lluvia el concierto se llevará a cabo en la Sala de las columnas del mismo espacio. "No tengo expectativas del show, es la primera vez que vengo a Buenos Aires y no se qué puede suceder. Espero que vaya todo bien", dice el músico para romper el hielo y comenzar la charla.

Hijo de una ugandesa, Alfa Mist creció en el este de Londres, "donde no circula el jazz", dice. "Ahí crecimos pensando que a los niños negros la sociedad nos dejaba tres opciones para el éxito: ser músico, deportista o delincuente", agrega. Su natural vocación por la música encontró salida primero jugando con los softAlfa Mist actuará por primera vez en Buenos Aires

## "Era ser deportista, músico o delincuente"

El pianista, figura de la vanguardia jazzera británica, presentará hoy Variables, su cuarto disco. Hijo de una ugandesa, creció en el este de Londres, "donde no circula el jazz".

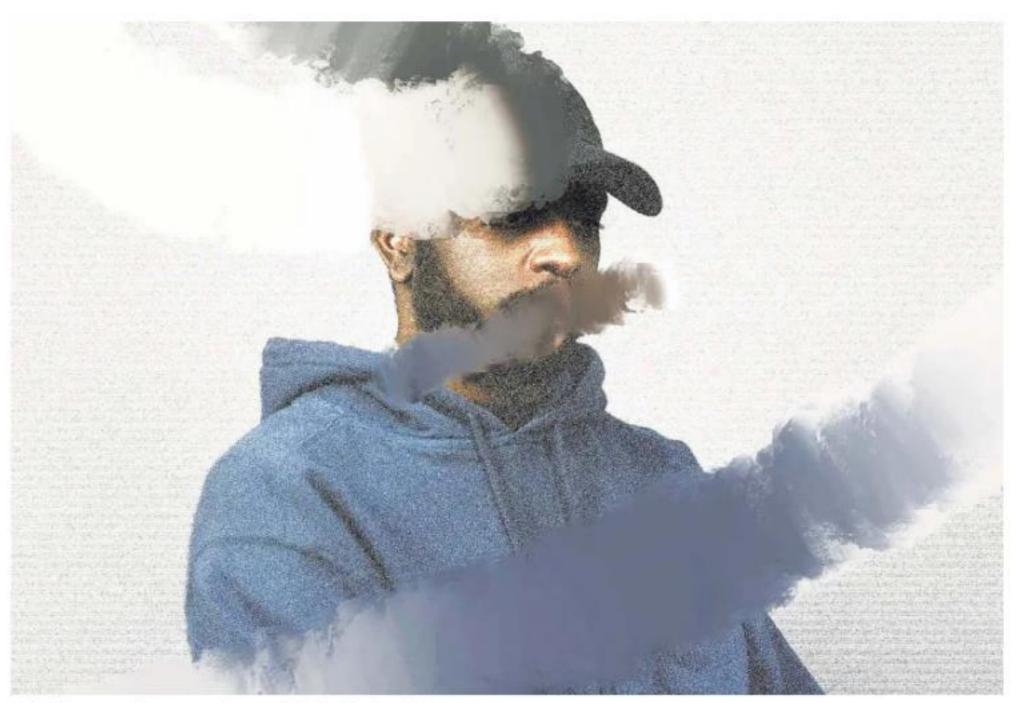

Alfa Mist tocará esta noche en Ciudad Cultural Konex.

ware básicos de producción musical v más tarde afinando su curiosidad en los ambientes del rap y el hip-hop de la capital británica. El interés por los samples utilizados por artistas como Blackstar, Madlib y J Dilla, fue la puerta de entrada al jazz. Enseguida fue aprendiendo piano de oído, para ir encontrando la armonía de los temas que le atraían.

En 2017 compuso, arregló y produjo los temas de su primer disco, Antiphon, en el que entre otras cosas embebió fragmentos de conversaciones con sus her-

tancia de la familia en un clima sonoro de franca huella funky. La masiva circulación por las redes llamó la atención de muchos y eso le permitió circular cómodo por los digitales conductos del éxito. No obstante, la búsqueda hacia introspectivas formas de originalidad fue su horizonte, que maduró con Structuralism (2019) y Bring Backs (2021). "Hasta Bring Backs mi música reflejó la pregunta '¿quién soy?'. En Variables empecé a explorar el '¿dónde estoy?'. Y en estos días me pregunto '¿Cómo llegué aquí?", explica Alfa Mist, que actualmente dirige su propio sello, Sekito, en

manos mayores sobre la impor-

Por el cambio continuo de atmósferas sonoras, texturas, colores y ánimos, la música de Variables, el cuarto disco de un periplo personal, resulta por momentos sorprendente. Entre el swing de big band de "Foreword" y la fluidez rítmica de "Borderline", con el mismo Alfa Mist rapeando versos sobre íntimas batallas culturales, el músico da cuenta de la variedad de su inventiva, en un cuidado trabajo de grabación y post

producción. El largo y articulado clima de balada sin palabras del tema que da nombre al disco, las oscuras introspecciones de "4th Feb (Stay Awake)", los coros tribales de "Genda (Go Away)" y la improvisación liberada de "BC", abren el espectro de una música de grooves encantadores y discreto manejo instrumetal, más fácil y placentera de escuchar que de definir.

"Hasta Bring Backs mi música reflejó la pregunta '¿quién soy?'. En Variables empecé a explorar el '¿dónde estoy?'."

#### -¿Qué relación encontrás entre Variables y tus discos anteriores?

-Todos mis álbumes tienen un tema, Variables explora cómo todos somos similares, pero un pequeño detalle puede hacernos actuar de manera muy diferentes unos de otros.

### -¿Cómo conseguís que el eclecticismo de tu música converja en lo que comúnmente se llama "el estilo"?

-No me preocupa de que las cosas encajen en un estilo. Si hiciera música intentando encajar en algo sería demasiado aburrido para mí.

### –Pero tenés un estilo…

-No sé cuál es mi estilo. Porque cambia cada semana, tal vez incluso cada día. O en todo caso, mientras sea fiel a mí mismo en mi manera de hacer música tendré un estilo, ¿no?

#### -¿Cómo es la escena musical londinense ahora?

-Estoy centrado en hacer y publicar mi propia música, así que no sé mucho sobre cómo está es la escena londinense en este momento.

### -¿Hay algo de la música argentina que te haya interesado?

 Astor Piazzolla es uno de mis compositores favoritos.

### presentará esta noche en Pista Urbana

### Buenos Aires tanguera

ron en referente del tango de hoy. Para los términos de Astillero, Noche random es una suerte de rareza. En principio porque -reconoce el propio Peralta- es el único, más allá del primero (Tango de ruptura, en 2008), que no tiene un eje conceptual rector detrás. Pero tampoco es un rejunte de temas, más allá de que Peralta lo considere "de lógica caótica".

Por un lado está atravesado todo por una línea sonora común que podría definirse como tango-misterio. El sonido de Astillero es reconocible por cualquiera que frecuente las salas vinculadas al tango. Aquí ese sonido suma una suerte de inquietud, de incertidumbre respec-

to al presente, que trasunta todos los temas, cuyos títulos también resultan sugestivos en ese sentido: "Promesa", "Vigilia", "Laberinto" y otros. Es música para pensar en una ciudad. Una ciudad concreta: la Buenos Aires de madrugada, que suele ser la interlocutora habitual del compositor. En este caso, ese aire se explica por el contexto de producción del disco. La mayoría de los otros se produjeron durante la rabia del covid. Es fácil asociar el clima de misterio del disco con la incertidumbre del aislamiento.

Otro aspecto llamativo de Noche random es que la banda ni siquiera anticipó algún single. "Estamos volviendo al formato largo. Nosotros, porque el mundo va para otro lado", se encoje de hombros el pianista. "Asumimos que somos raros", zanja. El último disco de la banda fue Arcadia, un ep donde habían puesto en pausa su línea instrumental para sumar al Chino Laborde en la voz. "Fue la prueba de un disco corto, porque total no hay formato que lo sostenga, y era la anécdota de hacer canciones", rememora Peralta. "Lo cierto es que no disfrutamos el proceso tanto como hacer un disco entero", reconoce. ¿Y para el futuro? "Ahora ya estamos laburando en un disco de once temas con un concepto. Como en los 70, nos criamos con eso y vamos por ahí".

el que edita músicos de esa vanguardia de la escena europea de la que es parte.

#### Por Laura Gómez

Hace unos días empezó a circular por redes sociales un llamativo logo con la estética mileísta que anunciaba la creación del Ministerio del Libro. "La nueva cartera se anunciaría en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Hay expectativa por quién la conducirá y cuáles serán sus alcances. Dudas y sorpresas en el mundo editorial", anunciaban en el pie de la foto. Los comentarios fueron diversos: algunos eran entusiastas, otros un tanto escépticos y otros expresaban una total indignación. Días después se brindaron más detalles en un "comunicado oficial": "La Oficina del Ministerio del Libro informa que su existencia ya es un hecho. Confirmamos la creación de esta entidad, de la que ya hablan presidencia y los medios, que llevará adelante políticas destinadas a la promoción de la lectura, la industria editorial, la exportación de cultura argentina y mucho más".

Quien asumió la responsabilidad de llevar adelante la creación de esa entidad no fue la Presidencia de la Nación liderada por Javier Milei (quien cuando le preguntaron sobre este tema respondió: "Mentira"), ni el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, y mucho menos la Secretaría de Cultura al mando de Leonardo Cifelli. La iniciativa surgió de los colectivos Territorio y Producción Editorial Organizada (TyPEO) y Todo Libro es Político (TLEP). "Dado que 'no hay plata', será necesaria la contribución, aceptación y fe de todo el sector", declaraban.

¿Por qué no podría haber en este contexto un Ministerio del Libro? Cuando se les formula esta pregunta a algunos referentes de estos colectivos, Anshi Morán (TyPEO) responde: "Creemos que el Ministerio del Libro existe de la misma manera que existen todos los mundos literarios

que a los lectores nos RIO DEL gusta visitar, de la misma manera que existe La utopía de Tomás Moro o Alicia en el país de las maravillas de Carrol. Son espacios que, por haberlos leído tanto, terminan existiendo en el imaginario de todes. El Ministerio del Libro tiene algo de eso, quizás un poco fantástico o utópico hoy en día pero posible porque entra en nuestra imaginación".

En relación al contexto, Morán dice que hoy "asistimos a la disolución del Ministerio de Cultura, al vaciamiento de muchas agencias estatales y medios que eran parte fundamental del campo cultural argentino, tan rico, variado y potente". También señala el

Una iniciativa colectiva frente a la ausencia del Estado

## El libro tendrá su "ministerio"

La idea surgió de los colectivos Territorio y Producción Editorial Organizada (TyPEO) y Todo Libro es Político (TLEP).



El "ministerio" va a ser inaugurado el 26 de abril en la Feria del Libro (stand 1321, Pabellón Verde)

"brutal ajuste" y critica la "represión" hacia quienes intentan defender lo construido. "Para nosotros es importante que el Estado no se desentienda, que tenga políticas activas, que incluya regulaciones, incentivos y financiamientos que apunten a sostener la cultura y potenciar esta industria". En línea con otros

> desde sectores, TyPEO enfatizan que "la industria del libro genera miles de puestos de trabajo en toda su cadena de producción": aueditorxs, torxs, trabajadorxs gráficxs, correctorxs, tra-

ductorxs, maquetadorxs, diseñadorxs, librerxs, encuadernadorxs, prensa y otros oficios ligados a "un bien material y simbólico de gran prestigio y larga tradición".

Según Morán, la ausencia de Presidencia en la FIL este año revela "el desinterés y el desprecio que el actual gobierno tiene por el libro". Es por eso que desde TyPEO y TLEP decidieron que su stand (el 1321 del Pabellón Verde) será "el que nuclee las políticas públicas necesarias para desarrollar la industria del libro con la estética oficial del gobierno porque queremos hacernos cargo de ese espacio vacante que dejó el Estado". "Si el Estado no se hace cargo, entonces tendremos que hacernos cargo nosotros", subrayan, y destacan que será un Ministerio participativo: cada lector vamos a inaugurar el 26 de abril en la Feria del Libro -informan-. Creemos que fue un acierto la elección estética y de tono para difundir nuestras ideas. No quisimos ir por una comunicación de oposición sino tomar el lugar vacante del Estado, hacernos cargo como ciudadanos y lectores". Morán sostiene que "la imaginación es muy importante para poder

Aunque suene fantástico o utópico en este contexto, sus mentores lo consideran posible "porque entra en nuestra imaginación".

podrá aportar sus ideas para elaborar proyectos, DNUs y políticas pertinentes para el desarrollo del libro (las propuestas se reciben en ministeriodellibro@gmail.com, en redes o en el stand).

Frente a la realidad, un acto de imaginación. Hoy las políticas públicas están ausentes de la escena pero afortunadamente nadie ha prohibido imaginar o crear ficciones. "Desde TyPEO y TLEP decidimos asumir la creación del Ministerio del Libro y su gestión, que

pensar otras formas de salir de la crisis, no sólo la economía".

¿Cuáles son las principales amenazas para el sector? Por un lado, señalan el intento de derogar la Ley de Defensa de la Actividad Librera (Nº 25.542) con la ley ómnibus y la desregulación de precios, pero también el ataque al mercado interno con el congelamiento de sueldos y los aumentos en los costos. "Actualmente el papel se lleva más del 54% del costo de un libro y eso dificulta la producción. Muchas editoriales no podrán sacar sus novedades este año", explica Morán, y define esto como "una situación desesperante" en la que los lectores no pueden acceder a libros que se convierten en un bien de lujo. "Esto venía ocurriendo pero se agravó en los últimos años. En Argentina el libro siempre fue más accesible y por eso tenemos tanto público lector. Algunas librerías están denunciando una caída de al menos el 40% en las ventas en los últimos cuatro meses", advierte.

Por otra parte, las políticas de destrucción de la cultura y la educación constituyen una amenaza a largo plazo porque son las que "abonan el suelo fértil que genera el tan destacado campo lector argentino: los lectores se forman en las escuelas, en las universidades, en los teatros y en todos los espacios culturales. Sin eso vamos a empezar a perder lectores". Matías Reck (TLEP) señala que en Alemania, Japón y España existe el Ministerio de la Soledad, entonces se pregunta: "¿Por qué no imaginar un Ministerio del Libro donde se puedan pensar políticas para ese momento tan personal y a veces colectivo que es la escritura y la lectura?" Desde el flamante ministerio se preguntan también qué es un libro. "Un PDF impreso, el nuevo hit de Marcos Peña y sus hondas reflexiones sobre liderazgo, un compendio de hojas escritas por la IA que nos invitan a trabajar 12 horas y ganar 15 mil euros por mes vendiendo ilusiones. O es una mercancía en disputa que como fetiche es muy preciado y como objeto cultural casi desechable", definen.

Reck apunta que en tiempos en los que se instalan bases militares, se compran aviones de guerra, se amenaza con el cierre de universidades y se echan a miles de trabajadores de la producción, la cultura y el conocimiento, "creemos que el libro viene a dar cuenta de otro tiempo posible: el tiempo de la palabra escrita como poética para soñar, para imaginar cómo queremos vivir. El libro de tapa dura para leer en el bondi y pasarse de parada y tener que volver a pagar \$700 para llegar a destino. Esas son las políticas públicas que se pueden desarrollar en un ministerio que ya fue cerrado antes de nacer".

Agenda de actividades en la FIL (Stand 1321-Pabellón Verde): Inauguración del Ministerio del Libro. Presentación del vocero oficial y anuncio de implementación de medidas (viernes 26 de abril). Micrófono en Lucha. Trabajadorxs despedidos, instituciones, medios y organizaciones vendrán a difundir sus problemáticas y formas de apoyo (viernes 3 de mayo). Cierre y conferencia de prensa (viernes 10 de mayo).

### Por Fabián Lebenglik

Ambos artistas, de larga trayectoria, exponen sus pinturas juntos en un juego de tensiones y convergencias de colores y formas.

La semana pasada se inauguró la muestra Loop, de Tulio de Sagastizábal y Carlos Bissolino, dos artistas que se conocen hace casi cincuenta años -ambos estudiaron a mediados de los años setenta con Luis Felipe Noé (quien estuvo presente en la inauguración)- pero nunca habían expuesto juntos salvando la coincidencia a comienzos de los años noventa, de sus obras junto con las de Fermín Eguía, en el stand que la galería de Sara García Uriburu montó en Arteba.

En el caso de la presente muestra, en cambio, es una decisión compartida, a partir de la propuesta de Bissolino. Y el título lo aportó De Sagastizábal, porque remite a las vueltas del tiempo, entre otras vueltas y circularidades alrededor de sus respectivos abstraccionismos. La convivencia de artistas muy distintos, casi complementarios en sus planteos -que además son docentes de larga trayectoria-, también tiene zonas en común que entre contrapuntos y sintonías generan un fuerte impacto visual.

El Loop del título tiene varias resonancias: en principio la evocación ya citada de la circularidad temporal. Al mismo tiempo, la figura del círculo, que ambos comparten, mientras en De Sagastizábal aparece de manera programática, en Bissolino emerge en varias pinturas de un modo no planeado. Hay allí cierta compartida morfología. La exploración de la circularidad a partir de distintas aproximaciones, establece respiraciones propias.

La noción de loop, o de bucle, de circulación y repetición, tiene además una implicancia sonora, en este caso más asociada a la pintura de Bissolino, para quien el componente musical y sonoro resulta clave en sus resonancias, durante la realización.

Otro de los puntos de contacto es el policromatismo y, por momentos, la sintonía en la paleta y la elección de los colores.

En la trama de las convergencias, también coinciden en la concepción de la autonomía de la obra, que surge en el desarrollo (de un modo que puede ser o no planificado, según cada uno) y toma vida propia, demandando determinada consecución. En este sentido, el artista -a medida que la obra avanza- se vuelve un medio, que es atravesado por la pintura. En ambos el centro de la obra es la pintura misma.

En De Sagastizábal la exploración de la circularidad y la variaciones sobre los círculos se perciben como patrones rítmicos, donde la geometría es sólo un instrumento que ofrece una contención inicial para dejar luego libre el placer de pintar, en el que los círculos Tulio de Sagastizábal y Carlos Bissolino en la galería Palatina

# Bucle temporal de diferencias y afinidades

Ambos artistas y docentes, de larga trayectoria, exponen sus pinturas juntos por primera vez, en un juego de tensiones y convergencias de colores y formas.



Pinturas de Tulio de Sagastizábal.



Pintura de Carlos Bissolino.

concéntricos proponen juegos con el color, como también lo hacen las figuras circulares divididas en cuadrantes para generar otro tipo de vinculaciones y juegos ópticos entre los círculos que están dentro de un mismo cuadro (o recuadro) y de los cuadros entre sí. Así, la serialidad está inscripta en cada obra, en cada módulo y también en el recorrido que va de una obra a otra.

En la pintura de Bissolino el dinamismo de la composición intuiti-

Dos artistas muy distintos, casi complementarios, también tienen zonas en común, que entre contrapuntos y sintonías generan impacto visual.

va produce tensiones morfológicas y cromáticas porque el foco (o la multiplicidad de focos) está puesto en la fluidez del acto de pintar.

En ambos se percibe un efecto de movimiento de la imagen, en un caso por el ritmo, en el otro por la libertad de las formas. Y si Bissolino prefiere excluir cualquier referencia al lenguaje articulado, a las palabras, a titular sus obras, porque busca la aproximación morfológica antes que la discursiva; en De Sagastizábal hay una relación con lo discrusivo según la cual los títulos convocan un estado de ánimo, una matriz, un punto de partida, una señal interpretativa, una cita con la historia del arte.

El día de la inauguración -cada vez más las exposiciones se perciben como un refugio ante la violencia inescrupulosa y destructiva con que se ejerce el poder del Estado-, en conversación con ambos artistas respecto de las diferencias y contrastes entre las obras de cada uno, Bissolino puso en juego una teoría: "después de la segunda copa de vino, las obras de uno y otro empiezan a parecerse".

En la galería Palatina, Arroyo 821, de lunes a viernes, de 11 a 18, hasta el 10 de mayo.









16

### Contratapa

### Por Rodrigo Fresán Desde Barcelona

UNO Rodríguez no lo había visto; y es que cada vez hay más cosas que no vio y muchas más que no verá. Y buena parte de lo visto empieza a perderse no como lágrimas en la lluvia sino como lágrimas a secas y en sequía y globalmente recalentadas. ¿Les suena/sienten esto? Claro que sí, piensa Rodríguez. Sensación y sonido muy personal, pero que todos escuchen a partir de un momento determinado de sus vidas. El sonido de la propia entropía. Y la acumulación de esos sonidos personales es como el de millones de mosquitos picando picarones con aleteo de helicópteros y zumbando a veces The Doors y a veces Wagner. Y lo que no había visto Rodríguez y sí ve ahora vuelto a emitir a propósito del centenario de El Gran Metódico-es el documental Listen to Me Marlon, ensamblado por Stevan Riley a base de imágenes de archivo y audios

de soliloquios auto-hipnóticos de Brando. Y, claro, Rodríguez empieza a verlo y espera el estallido de su momento favorito en esa vida y obra: luego del retorno triunfal con el doble golpe de Vito en New York y Paul en París y esa pequeña fortuna cobrada por unos minutos de Jor-El en Kriptón, aquí viene Super Brando en Vietnam. Su Kurtz en Apocalypse Now (a la que ahora rinde homenaje The Sympathizer en HBO, mientras Coppola se prepara para el contraataque-revancha en Cannes y qué ganas de que gane y arrase como entonces...). Kurtz y sus monólogos-napalm sonando en más cintas en trance (bracitos vacunados y cortados y caracoles en el filo de una navaja y río y gardenias y hombres huecos y el horror y el horror) y, entre el ruego y la orden, proponiendo arrojar La Bomba y exterminar a todos.

DOS Y por ahí aparece portada falsa de Time con joven y condecorado coronel Walter E. Kurtz de las más "especiales" fuerzas imperiales y al frente del feroz Proyecto Gamma y antes de "volverse loco" y convertirse en soldado sólo al servicio de sí mismo en las verdes profundidades de Camboya y adorado como "Rey-Dios" por los montagnards. Brando, por supuesto, hizo lo que se le antojó con su personaje y hasta consiguió, por unos días, que se cambiase su nombre a Leighley porque, explicó, "ningún militar de norteamericano podría haber llegado tan alto con un apellido como Kurtz: todos tienen nombre

### Homo Kurtz

floridos y sureños y...". Y por estos días Rodríguez ve y escucha a muchos militares que no se llaman Kurtz pero, igual, con cierta grave inclinación aguda al apocalipsis ahora. Algunos ya desactivados pero -ese brillito en los ojos- con tantas ganas de volver al ataque. En tertulias televisivas y diarios. Todos teorizando acerca de Occidente en caída y Oriente en ascenso y Europa indefensa por haberse entregado a la idea de una engañosa pax romana y ahora dependiente de la pólvora Made in China como del armamento Made in USA. Todos especialistas en la materia cada vez más radiactiva y opinando estrategias acerca de próxima Guerra Mundial y avisando de que a la tercera va la vencida y sin vencedores y, tal vez, algún que otro sobreviviente marca Fallout.

> TRES Así, se silba el "this is the end, my only friend" y ya se vienen neo-armageddónicas películas en serie. Mientras, Rodríguez lee en The New York Times acerca de novelas pertenecientes a un de moda (aunque no novedoso) género al que se ha rebautizado como apocalyptic system thriller. Y no se tratan de grandes obras, pero su "atractivo" pasa por sus "niveles de plausibilidad y verosimilitud". Son "ficción comosimulación" y descienden directo de lo ya pautado por Tom Clancy y Michael Crichton. Son, a su manera, no novelas de ideas sino de idea fija. Y en principio y finalmente -en capítulos breves y espasmódicos y saltando de un país a otro-son puestas en escena de escenarios de destrucción masiva viniendo

a relevar al ya en retirada pandemic thriller. Rodríguez leyó uno que salió en 2021 y que se titula 2034 y que -firmado por un marine y un almirante- narraba el principio del fin en año en cuestión a partir de un incidente naval entre EE.UU. y China. Los mismos autores han insistido ahora con 2054, cuando la historia continúa sobre las ruinas de una Texas devastada por misiles nucleares y el temor a bio-armas y "edición genética a control remoto" y con una (mala) suerte de Kurtz magnate de Silicon Valley promotor del "transhumanismo" advirtiendo de que los próximos duelos tendrán lugar no en el estratégico campo de

batalla sino en los experimentales laboratorios de campo... Y, tiembla Rodríguez, parecería que los autores se han pasado de optimistas y, según muchos, ya no les va a dar tiempo para escribir 2025. Y toda esta pulsión ficcional viene acompañada de no-ficción y ensayo con flamantes títulos/subtítulos como The Return of Great Powers: Russia, China, and the Next World War o Up in Arms: How Military Aid Stabilizes-and Destabilizes-Foreign Autocrats y Nuclear War: A Scenario 28 y Countdown: The Blinding Future of Nuclear Weapons. En cualquier caso, toda hipótesis parece coincidir en que los cortafuegos para impedir catástrofe global han venido desmantelándose y los tratados de control de armas se han revocado. Y que ya ni existe comunicación fluida entre mandatarios más allá del tweet cuasi guerracivilero donde se impone -apenas subliminalmente- la insinuación de que la democracia como sistema ya no es lo que era y que resulta conveniente rearmarla. Y Rodríguez se acuerda de aquella teoría de Thomas L. Friedman en cuanto a que ningún país con McDonald's se enfrentaría a otro país con McDonald's porque ya forman parte de una misma e inmensa nación o algo así. El Big Mac como olivo pacifista. Muy ingenioso, pero ¿queda algún país ahora que pueda evitar el que todos terminemos como carne picada?

CUATRO Comparado con lo anterior, el actual y beligerante clima en España (trimestre super-electoral con comicios decisivos en Euskadi y Catalunya y Europa) es como de peleíta a empujones en patio de colegio donde se padece la paradoja de que los rivales en las urnas sean, al mismo tiempo, socios en el inestable y presente gobierno de coalición. Pero, por suerte, a Rodríguez le han añadido la tregua de HBO sin coste adicional a su oferta de tv. Y tantas cosas para ver que no había visto y, de nuevo, ese sonido que pica-pica con gran disimulo. Y no le alcanza para distraerse viendo el nuevo Ripley (demasiadas escaleras y gatos y cuadros y esculturas pero, por fin, como corresponde, un Tom con cara de cara-de-nada) o al ya pasado Barry (a Rodríguez siempre le gustó el personaje del sicario in estable, como aquel de Nicholson o aquel de Reno o aquellos de Travolta & Jackson o aquel de Willis o aquel de Cusack o aquel de Brosnan o aquel de Bardem o aquel de Cruise o aquel de Keanu Reeves aquellos de Farrel & Gleason). Ellos, como Kurtz, son muy personales artistas estilo artesanal, concentrándose en lo singular y no en lo global. Pero pareciera que lo que toca ahora (knock-knock-knockin' a las puertas del cielo tormentoso) serán anónimos y apocalípticos desintegradores cuyos nombres jamás llegaremos a conocer (y mucho menos a ver). Porque ni siquiera les va a dar tiempo de susurrar, como a Kurtz en una de esas escenas descartadas en el documental sobre Brando, un "He ido demasiado lejos. No creo que pueda volver".

Pues eso.

Allá vamos: idos y sin vuelta y, por supuesto, todos muy listos -pero tan poco inteligentes- para perder como en la guerra.



